

"El cantante del ghetto", Ryan Castro, se presenta hoy por primera vez en el Movistar Arena, en el que se escuchará lo viejo y lo nuevo de su carrera. Promete armar "mera fiesta". / Música p. 14







## EL ESPECTADOR

BOGOTÁ COLOMBIA FUNDADO EN 1887 Nº 40.197 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 24 PÁGINAS www.elespectador.com ISSN 01222856 \$2.200





En la carrera Séptima con calle 172 permanecen decenas de camiones bloqueando el paso, lo que en cuatro días le ha costado diaramente a la capital \$30.000 millones. / Laura Salomón

#### El rastro de Pegasus en el país

Las autoridades investigan dos indicios que podrían evidenciar el uso de software israelí para obtener información de congresistas y magistrados. Según analistas, la revelación de Petro también minaría la confianza en futuros acuerdos comerciales interestatales. / Judicial p. 6

#### El debate por la pesca turística

En el Congreso se discute un proyecto que busca crear un tipo de pesca, la turística, dos años después de que la Corte Constitucional prohibiera la pesca deportiva. A falta de dos debates, la discusión se centra en la propuesta de sostenibilidad, en respuesta a las preocupaciones ambientales. / Vivir p. 10

#### Colombia juega contra Perú

Tras lograr el subcampeonato en la Copa América 2024, la selección Colombia vuelve hoy a la cancha para enfrentarse a Perú en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. El historial ha sido favorable para la Tricolor, pero Néstor Lorenzo no se confía. / Deportes p. 21



#### Gobierno habilitará corredores para garantizar el abastecimiento

Tras un consejo de seguridad de este jueves, el Gobierno anunció que propondrá a los manifestantes permitir el paso de corredores humanitarios y caravanas organizadas. "Vamos a dialogar con gremios para coordinar caravanas que nos permitan garantizar el abastecimiento", dijo Juan Fernando Cristo, ministro del Interior.

Por su parte, Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, reconoció que "en algunos corredores estratégicos hemos logrado acuerdos de paso intermitente, pasos humanitarios, pero debemos insistir en algunos corredores donde no ha sido posible, y eso es parte de la conversación que tendremos hoy (jueves 5 de

septiembre)".

Información suministrada por el Puesto de Mando Unificado (PMU) que instaló el Gobierno en días pasados deja ver que, hasta el momento, se presentan 233 actividades de protesta en 135 municipios (23 departamentos del país). De estas actividades, 120 son bloqueos permanentes.

Para este punto, la negociación entre las partes está en si subir el ACPM \$400 en total o hacerlo en \$800, esto último de forma gradual.

## Temadedia

Análisis

### Los costos fiscales de las decisiones sobre el diésel

Aunque aún no hay certeza sobre cuál será el alza definitiva en el precio local del acpm, es claro que el fin del FEPC está lejos. Esto tiene consecuencias fiscales para el futuro de las cuentas nacionales. ¿Cómo se ve el panorama de las deudas futuras?

#### REDACCIÓN NEGOCIOS

Para este punto, de las pocas cosas que resultan claras en el paro camionero es que el gran ganador es el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que seguirá vivo de forma indefinida, al menos hasta el momento.

Como parte de los acuerdos parciales logrados en la negociación entre el Gobierno y los transportadores, el Ministerio de Hacienda confirmó en la noche de este miércoles algo que ya parecía un poco obvio, pero que en formato oficial implica que, cuando menos, el FEPC seguirá engordándose unos \$8 billones por año.

Y estas cuentas apenas cubren el compromiso de no realizar los dos aumentos que restaban del plan inicial de tres incrementos (alrededor de \$2.000 cada uno) para cerrar la brecha con los precios internacionales del diésel, que el Minhacienda estima en \$6.000.

Luegodemás de 12 horas de reuniones este miércoles, las posiciones oficiales le dan aún más aire al sonado FEPC, pues el Gobierno ofreció reversar el aumento de \$1.904 que está vigente y cambiarlo por un alza gradual, hasta el fin de año, de \$200 mensuales y llegar así a unos \$800.

Los transportadores realizaron una primera propuesta de \$100 en total: no sumada a los \$1.904, y tampoco gradual cada mes (o con cualquier periodicidad). El número causó tanto estupor en la mesa de negociación que, en un primer momento, la ministra de Transporte, María Constanza García, pensó que se trataba de un error.

En medio de una discusión de gran calado para las finanzas del país, además del bienestar de millones de colombianos (incluidos los propios transportadores, claro), la conversación se desvió temporalmente hacia la resolu- deudas del mañana.

ción de un puñado de comparendos que se habían impuesto durante el día a manifestantes.

La negociación, por momentos, se asemeja a una asamblea de copropietarios del edificio: cuando se discute una cuota extraordinaria para un gran trabajo en beneficio de toda la comunidad e interviene una persona para pelear por el cambio de un bombillo.

Luego de unos momentos los transportadores modificaron su propuesta para elevarla a un aumento de \$400 en total (de nuevo, no gradual de ninguna forma). El Gobierno, al tiempo, también ofreció la posibilidad de que el monto total del alza fuera de \$800, que se dividirían en dos momentos de aumento.

Esas son las orillas que aún separan a los bandos en una discusión en la que el único ganador claro es el FEPC y que, a su vez, tiene presentes y potenciales impactos sobre las finanzas del país.

#### Estabilidad fiscal

Hablar de estabilidad fiscal puede sonar algo enrevesado, una discusión tan necesaria como invisible, si se quiere. Pero el punto acá es que las decisiones que se tomen sobre el FEPC hoy se convertirán en los fantasmas de las deudas del mañana.

El Minhacienda estima que, si no se toca el precio del diésel en absoluto, el FEPC tendría un déficit de unos \$12 billo-

Las decisiones que se tomen sobre el FEPC hoy se convertirán en los fantasmas de las

nes, lo que equivale (conservadoramente hablando) a otra ley de financiamiento como la que el Gobierno alista para sumarle recursos al Presupuesto General de la Nación.

"Es fundamental reafirmar la necesidad de incrementar el precio del acpm debido a su alto impacto fiscal, que se estima en, aproximadamente, \$12 billones anuales", asegura Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Excepto los transportadores, prácticamente nadie está de acuerdo en que el precio del diésel se siga subsidiando en el país. Y aquí hay otro desacuerdo fundamental: analistas de todas las orillas políticas siguen denominando al dinero del FEPC como un subsidio, pero los gremios del transporte no lo reconocen como tal. Pero de esta semántica, que encierra un factor importante, ya hablaremos.

La importancia de marchitar el FEPC también la reconoció esta semana la Contraloría General e incluso gremios que dependen del transporte, como Analdex (gremio de los exportadores), por mencionar apenas un par de voces más.

Para entender mejor el lío del FEPC, bien vale mirar un poco en el espejo retrovisor: en 2022, el déficit del FEPC fue de \$36,7 billones, \$20 billones correspondían a diésel; en 2023, fue de \$20 billones, \$15,2 por el diésel.

Las cifras que se manejan aquí son enormes y pueden resultar complejas de entender y dimensionar. Un ejemplo ayuda a ponerlas en proporciones más maneja-

Con los \$36,7 billones que se destinaron en 2022 para el FEPC, según datos del Minhacienda, se habrían podido construir más de 25.700 kilómetros de vías terciarias nuevas; ese monto alcanzaría para entregar 851.000 subsidios de VIP y VIS con aporte a la cuota inicial y con cobertura



Según el Gobierno, hasta este jueves en la noche, se registraban 120 bloqueos permanentes en 23 departamentos. / Gustavo Torrijos - El Espectador

cubrir con una transferencia mensual (equivalente a la línea de pobreza extrema) a 7,7 millones de personas en condición de pobreza. Prácticamente, 100 % de las personas en pobreza extrema podrían haber recibido una transferencia mensual equivalente a la línea de indigencia por dos años con ese dinero.

Ahora bien, para José Ignacio López, director de la ANIF, el pasivo del FEPC con un solo aumento en el diésel (el de \$1.904, que sigue vigente hasta este momento, pero que el Min-

sar) es un dinero que el Gobierno puede solventar. "Las cuentas fiscales están apretadas, pero esto no es lo que va a descarrilar este tema", asegura.

Sin embargo, este escenario contemplaba que el Gobierno pudiera recuperar al menos \$1,6 billones que llegarían con el alza del diésel de \$1.904. Al retirar esa opción de la mesa, ¿cómo se reconfigurarían las cuentas? Si la propuesta de la administración del presidente Gustavo Petro es aceptada (la de los \$800 graduales), al FEPC se le estaría total en tasa de interés, o para hacienda está dispuesto a rever- retirando presión por orden de

#### En las regiones hubo diálogo como intervenciones de la Undmo

Luego de que el Gobierno nacional le dio el aval a los mandatarios locales de intervenir las vías bloqueadas, no solo en Bogotá se vio la intervención de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden Público (Undmo).

En Boyacá, sobre el mediodía, los antimotines llegaron al alto del Moral, ante los frustrados diálogos de la Gobernación

con los manifestantes, quienes terminaron abriendo el paso sobre la vía sin que hubiera enfrentamientos con las autoridades.

Algo similar ocurrió en Santander, donde la Undmo intervino la vía Girón - Bucaramanga en el sector del Palenque, luego de que la gobernación y la alcaldía de Bucaramanga intentaron llegar a acuerdos para abrir un paso humanitario en la zona.

Contrario a esto, en Norte de Santander sí se llegaron a acuerdos para permitir el paso de los vehículos recolectores de residuos por la vía Cúcuta - Puerto Santander.

En el caso de Nariño, taxistas y conductores de buses en Pasto se unieron al paro de camioneros.

En departamentos como Norte de Santander se acordó abrir nuevos corredores humanitarios.

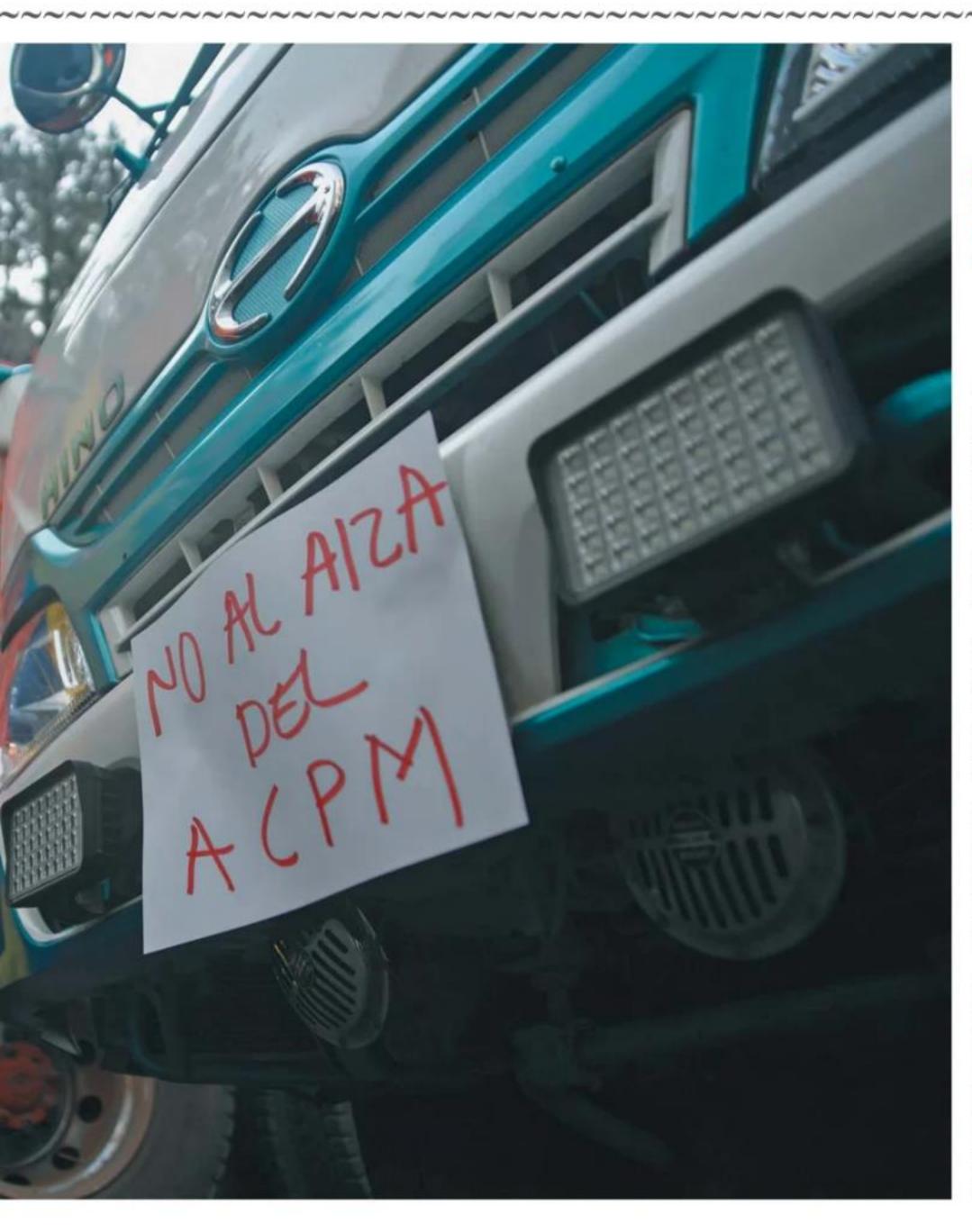

Diversos gremios y analistas, así como la propia Contraloría, están de acuerdo en la necesidad de subir el precio del diésel en busca de unas finanzas públicas más sanas.

\$672.000 millones, aproximadamente; si impera la voluntad de los transportadores estaríamos hablando de reducir el déficit del Fondo en \$336,000 millones, de forma aproximada. Esto no incluye cálculos adicionales sobre depreciación del peso vía la tasa de cambio o variaciones proyectadas en los precios internacionales del petróleo; estos dos factores pueden elevar, significativamente, estos valores básicos.

Ahora bien, el problema con la falta de llegada de estos recursos no es algo que pegue de inme-

pagando el déficit del año pasado. Esto tiene un rezago de un año", explica César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

Lo que esto quiere decir es que las decisiones que se tomen en estos días sobre el diésel serán un problema en 2025 y, de cara al Presupuesto General de la Nación (PGN), en 2026.

Entonces, de acuerdo con los cálculos de este centro de análisis, el déficit del FEPC que se cargará al PGN de 2026 sería de entre \$8,9 billones y \$9,1 billones, diato. En el FEPC, "en 2024 estoy dependiendo de qué propuesta de dedor de la palabra subsidio y no el de referencia internacio- de cabeza de los transportadores.

aumento quede en firme (si la de \$400 total o la de \$800 gradual).

En palabras más francas: son mínimo \$8,9 billones menos para planear las finanzas del país o para invertir en otros renglones.

Como lo dice Mejía, de Fedesarrollo, "estos recursos no están contemplados en el marco fiscal de mediano plazo, lo que generaría una presión adicional sobre el ya limitado espacio fiscal de los próximos años".

#### Subsidiar o no subsidiar...

El argumento semántico alre-

encierra un asunto clave. En la visión del Gobierno (y, de nuevo, de una multitud de analistas y expertos), el precio de referencia para la discusión del diésel debería ser el que se maneja en mercados internacionales.

En otras palabras, un valor por encima del que le cuesta a Ecopetrol producir este combustible de forma local.

El principal argumento de los transportadores en esta discusión es que el diésel que se vende a nivel nacional no debería tener un precio de referencia internacional, sino el de producción. Es decir, vender a costo de fabricación, sin margen de ganancia.

"Un subsidio es cuando uno paga por debajo del costo de un producto: nosotros pagamos por debajo de lo que se quiere ganar Ecopetrol a un precio internacional, si exportara", dijo un transportador en una de las jornadas de negociación de esta semana.

"Esta discusión es compleja y se quiere simplificar mucho: buenos, malos y polarización. Pero es complicado, porque el escenario base aquí debería ser que el país y los camioneros deben aceptar que aquí lo que hay es un subsidio. Hay que tener transparencia en que hay unos recursos que se están gastando en subsidiar el precio del combustible", afirma López, de la ANIF.

Y añade: "La pregunta, básicamente, es cuánto le pagamos a Ecopetrol por esta tarea (la fabricación de diésel). Y si lo que decimos es que 'como producimos acpm acá entonces el precio de venta debería ser a costo' implicaría que no hay rentabilidad para Ecopetrol. Y eso genera problemas, por ejemplo, para los accionistas de la empresa, los minoritarios que invirtieron en una compañía que se espera genere rentabilidades. ¿Por qué queremos que Ecopetrol trabaje a pérdida, pero los camioneros sí quieren trabajar con rentabilidad?".

La modificación de la fórmula para que el precio del diésel sea el de producción de Ecopetrol nal es uno de los puntos que han exigido los transportadores en la negociación.

En otras palabras, el aumento del combustible se congelaría hasta cuando, por ley, ya no toque hacer más aumentos. Y esta modificación sería con cargo a las rentabilidades de una empresa cuyas ganancias van, principalmente, para el propio Estado.

Los problemas estructurales del sector

Si algo ha demostrado la crisis actual con los transportadores es que, aunque el caballo de batalla es el aumento del diésel, hay una serie de problemas estructurales que bullen abajo de la superficie desde hace años. Uno de estos son los llamados fletes, que son los que les dan forma a los costos de operación del transporte en el pais.

"Estamos reduciendo la discusión de un sector a un precio. El precio es clave, pero no es lo único. La llave hacia los problemas del sector no es solo el diésel", afirma López.

En el tema de fletes hay una multitud de asuntos: empresas que se los saltan y abusan de los transportadores, especialmente de los más pequeños; esto va acompañado de falta de control por parte de las autoridades y de mecanismos de vigilancia y castigo más eficientes; también hay falta de actualización en el sistema para incluir más variables en el cálculo de los precios.

César Ruiz, coordinador de Posgrados de Transporte de la Universidad Nacional, resume los problemas con los fletes así: se debe garantizar que ese sistema pueda generar información precisa, acorde a los costos y que sean respetados en el mercado.

Además de los fletes, el sector reclama puntos esenciales constantemente: mejores garantías de seguridad a nivel nacional y, paradójicamente, libre circulación, pues los bloqueos se han convertido en uno de los dolores

#### Regresan los pulsos callejeros entre el petrismo y la oposición

Aunque el país aún está en medio de la crisis que se desató por el paro camionero, la protesta más grande que enfrenta el gobierno del presidente Gustavo Petro desde que se posesionó hace dos años, tanto sus adeptos como sus contradictores comenzaron a convocar otra vez marchas callejeras.

Por un lado, los sindicatos que están reunidos en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) anunciaron una movilización en favor de Petro para el 19 de septiembre, la cual está comenzando a ser respaldada por miembros del Pacto Histórico y otros partidos afines a la Casa de Nariño.

Y tres días después, para el 22 de septiembre, está citada la de sectores de oposición que quieren mostrar de nuevo músculo popular en contra de la actual administración. Ya cuenta con el apoyo de algunos militantes de partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical, y también se mueve por redes sociales.

Las marchas en favor del presidente Petro están convocadas para el 19 de septiembre y las de la oposición para el 21 del mismo mes.

## Política



El presidente Petro realizó un consejo de seguridad con sus ministros para tomar medidas sobre los bloqueos. / Presidencia

El mandatario ha realizado al menos dos encuentros en la Casa de Nariño

## Petro desplegó su estrategia para frenar golpe político que le dio el paro

Los bloqueos se han convertido en una especie de pugna política entre el Gobierno, que ha tenido que pausar su agenda, y la oposición, que le pide al mandatario echarse para atrás con el alza del acpm.

#### REDACCIÓN POLÍTICA

El presidente Gustavo Petro cumplió más de 72 horas sorteando el primer gran bloqueo nacional en su administración. Sabiendo que la atención de los colombianos está sobre él, y lo que haga para levantar los 120 bloqueos permanentes, les ha reiterado a sus funcionarios la misión que les encomendó desde la hora cero de los cierres: buscar con toda rapidez salidas al paro y negociar con el sector camionero, que se ha mantenido firme en que no quiere el alza en el precio del diésel.

En medio de estos llamados a su gabinete, el mismo Petro ha radicalizado su discurso, calificando los bloqueos como un paro empresarial de derecha y no social, y señalando a uno de los voceros, Henry Cárdenas, como un futuro candidato del Centro Democrático. Incluso, anunció investigaciones contra algunas empresas de carga.

Cada hora que pasa es significativa para Petro, pues, como lo su acuerdo nacional, su agenda de gobierno y sus proyectos legislativos. Además, los impactos se empiezan a sentir con mayor fuerza en el territorio nacional.

Yes que las cargas de comida perdiéndose en las carreteras, las personas sin poder desplazarse y las actividades que se han tenido que pausar debido a los bloqueos fácilmente se pueden traducir en un malestar general contra el mandatario, que busca que su proyecto político progresista se suba al podio presidencial una vez más, en 2026.

La opinión pública se lo ha hecho saber y seguramente han sido varios los mensajes que ha leído el presidente en estos tres días, en los cuales ciudadanía, oposición y otros sectores le han recordado que en 2021 apoyó el paro nacional que enfrentó su antecesor Iván Duque.

No obstante, el jefe de Estado no ha dado el brazo a torcer, sosteniendo que el paro camionero, más que una expresión ciudadana como las que defendió años atrás, es una dijo El Espectador, puso en pausa empresarial que debe ser investi- cándose paulatinamente, pues el menos 1.000 en la mira.

gada por las superintendencias y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Esto le ha valido críticas de algunos manifestantes y de partidos opositores, que señalan los comentarios como deslegitimadores de la protesta.

Adicionalmente, la alocución presidencial que dio en la noche del miércoles, para denunciar la presunta compra en 2021 de un software israelí, conocido como Pegasus, para interceptar las comunicaciones durante el paro nacional y las de su equipo de campaña a la Presidencia, fue visto como un mensaje que, pese a su gravedad, no se dio en el momento oportuno.

Donde sí cedió Petro fue en el ajuste al incremento del diésel. El anuncio, que estuvo encabezado por el mininterior, Juan Fernando Cristo, se gestó luego de un consejo de seguridad y paz, que se realizó a puerta cerrada en la Casa de Nariño.

Se acordó un incremento de \$800, más de la mitad de lo planteado anteriormente (1.904) y apliajuste sería de \$200 mensuales de aquí a diciembre. Pero esto podría no ser suficiente para los gremios, que se mantienen solo en los \$400.

El Ejecutivo siente la fatiga de las fallidas negociaciones, pues pese a sus esfuerzos no se ha logrado siquiera habilitar corredores humanitarios que permitan el tránsito de alimento en las vías y de ciudadanos en situación de emergencia.

En suma, los choques entre Petro yalgunos mandatarios locales, pese a no ser novedosos, se han recrudecido y se han reflejado en las medidas que empezaron a tomar alcaldes como Carlos Fernando Galán, en Bogotá, para dispersar los bloqueos vía Fuerza Pública. Luego de la intervención de este jueves de la UNDMO, dos de los cinco puntos bloqueados fueron despejados.

El uso de fuerza para enfrentar

▲ El mandatario anunció la apertura de investigaciones de parte de las superintendencias a empresas de carga. Aseguró que hay al

las vías de hecho no es algo que cale con el proyecto de Petro, pues ha sido uno de los políticos más críticos con esta. Sin embargo, casi que se vio obligado a autorizarlo para esta oportunidad.

Desde Medellín también le han reclamado a Petro que tome cartas en el asunto de manera definitiva. "En campaña tenían todas las respuestas, hoy como gobierno tienen todas las excusas", afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

Lo cierto es que el paro se ha convertido en una especie de pugna política entre el proyecto progresista, que asegura que detrás de los bloqueos hay intenciones electorales de la derecha, y la oposición, que después de criticar muchas de las movilizaciones que hubo en gobiernos anteriores, en esta pide que no se le estigmatice y que se tumbe el decreto del alza al acpm. De hecho, desde la oposición ya se anunciaron nuevas marchas en contrade sugestión para el 22 de septiembre.

Además de estos choques entre posturas políticas y proyectos con miras a 2026, Petro ha tenido que darles pausa a varios de sus proyectos, pues primero no hay ambiente para sacarlos adelante, y segundo, ha tenido que concentrar su energía en encontrar una salida a los bloqueos que tienen a 135 municipios en 23 departamentos en zozobra.

La radicación de la reforma a la salud, por ejemplo, lleva posponiéndose más de dos semanas, pues primero no se había logrado socializar el proyecto con todos los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, después saltó la polémica de la supuesta falta de gasolina para avión, y ahora los camioneros prometen bloquear al país hasta que se les dé la razón.

Asimismo, el Senado, liderado por Efraín Cepeda, se ha mostrado cada vez más reacio a caminarles a sus proyectos y las anteriores polémicas han ido haciéndose espacio en la agenda legislativa. Cepeda, precisamente, fue invitado a la Casa de Nariño este jueves en un intento por suavizar la actitud que ha tenido esta corporación con el presidente.

Y no es todo, pues el Gobierno canceló las reuniones que tenía este jueves con agencias de la ONU. Está por verse si con la propuesta que lanzó el presidente, de reducir la tarifa a \$800, cambiar camiones a unos con mejor tecnología y la regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros, logrará llevar a Colombia a su tránsito habitual. Lo cierto es que aunque ya se han visto efectos políticos, será en las próximas semanas que se conozca de fondo el costo del que es el primer bloqueo masivo en su

#### Por paro camionero, a Corabastos llegan cada vez menos alimentos

Escalan los efectos del paro camionero en Bogotá. A la perturbación del transporte público, que afecta a casi dos millones de usuarios y al sistema de recolección de basuras, se suma la llegada de alimentos a Corabastos: en tres días cayó 55 %. Mientras el martes llegaron 1.379 carros y 10.192 toneladas de productos, este jueves fueron 631 vehículos y 4.529 toneladas de alimentos. Esto ya se siente con el alza en productos como la yuca, el plátano, el pepino, el tomate, la zanahoria y frutas como papaya y cítricos.

Para hacerle frente, la central flexibilizó el horario de descarga y empezó a promover la sustitución de productos, por ejemplo, en vez de vuca llevar la papa o en vez de arveja, lentejas. Con esto esperan generar la venta de productos que llevan almacenados varios días y amortiguar el incremento de precios.

Por otro lado, la carne, en especial la de res y cerdo, aumentó debido a la imposibilidad de ingreso de los camiones cargados de animales a los frigoríficos. En promedio, el kilo de carne aumentó \$2.000.

Para no sentir el efecto en el alza de precios, Corabastos promueve sustituir algunos productos por otros más baratos.

## Bogotá



MARÍA ANGÉLICA GARCÍA PUERTO

magarcia@elespectador.com (a) amariag

Luego de tres días de bloqueos, finalmente se autorizó a alcaldes y gobernadores intervenir con la Fuerza Pública para recuperar el control de algunas vías afectadas por el paro camionero. Tras pedirle al presidente una decisión "sin mensajes contradictorios", el alcalde Carlos Fernando Galán y el general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, estuvieron al frente de la operación de la UNDMO en cinco puntos para recuperar la movilidad. Sin embargo, al cierre de esta edición se mantenían los bloqueos en 17 puntos de la ciudad.

La cuarta jornada comenzó agitada. A los líos de movilidad, de aseo v abastecimiento de alimentos se sumaron las primeras confrontaciones entre manifestantes y ciudadanos, que transformaron su impotencia en violencia. Pero la noticia de la jornada, más allá de la acción policial y los disturbios en algunos puntos de la capital, la dio el Distrito, que este jueves puso en marcha una estrategia de emergencia dirigida a otra población tan afectada como los adultos, por las protestas: los estudiantes de colegios distritales, que llevan tres días sin ir a estudiar. Para muchos el no ir al colegio representa también pasar todo un día sin comer.

Desde el martes, más de 800.000 niños y niñas dejaron de recibir su Programa de Alimentación Escolar (PAE), y ante este panorama, sabiendo que para algunos puede ser la única comida del día, la Secretaría de Educación diseñó un plan y convocó a última hora del miércoles a los padres de familia para que llevaran a sus hijos hasta los colegios para recibir el refrigerio o la comida caliente que les faltó en estos días. Acompañamos esta jornada en medio de tropiezos por bloqueos, en donde alrededor de 382.000 estudiantes, que pudieron acudir a sus instituciones, recibieron el alimento.

Uno de esos fue el Gimnasio Sabio Caldas, en la localidad de Ciudad Bolívar, a donde llegaron 481 refrigerios que contenían un rollo de pollo, ciruelas y néctar de lulo. "Supe que nos iban a dar comida, porque dijeron en las noticias y grupos de Whatsapp de los profesores. A veces no me gusta, porque es maní o compota, pero se las guardo a mi mamá o a mi hermana", cuenta Brenda Beltrán, estudiante de quinto de primaria. "El refrige- pidió una madre.



Un néctar de lulo, una fruta y un rollo de pollo fue el refrigerio que volvieron a recibir. / Oscar Pérez

Unos 730.000 niños dejaron de ir a clases

## "Extrañaba mi refrigerio": la acción para alimentar a estudiantes afectados por el paro camionero

El PAE es esencial en la vida de al menos 800.000 niños y niñas de Bogotá, quienes por dos días dejaron de recibirlo debido al paro de camioneros. Ahora, con grandes expectativas de asistir a sus clases favoritas, por fin pueden regresar a clases.

rio más rico que recuerdo es chocolatina, leche y ciruelas. Me gustaría volver al colegio, porque me hacen falta mis clases de artes", agrega Daniel Viñeros, de nueve años.

Según datos de la Secretaría de Educación, más de 1,1 millones de estudiantes, entre colegios públicos y privados, se han visto afectados por el paro, situación que también puso en aprietos a algunos padres, que contra viento y marea tenían que ir a trabajar. "Me tocó dejarlos a cargo de la más grande para ir a trabajar. Esperamos que los transportadores y el Gobierno arreglen, para que los niños puedan volver a clases o que les sigan entregando el PAE",

A escasas cuadras están los colegios Salomé Rangel Molinay Daniel Steven Duque, bautizados en homenaje a dos niños, de 5 y 12 años, que fallecieron tras un atentado a un CAI de la localidad en 2022. Allí, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., les entregaron a padres o niños el alimento. En la entrada, un celador, como protocolo improvisado, les hacía algunas preguntas: ¿Estudias aquí?, ¿trajiste tu carné?, ¿quién es tu profesor?. "Casi no me entregan el refrigerio, porque la niña no vino, a pesar de que tenía su carné. La comida les hacía falta", comentó Deisy Montenegro.

"Sí me gusta lo que me dieron,

lo que estaba en la foto", lamentó Julián Santiago, de sexto grado, quien se ilusionó con las imágenes que acompañaban el mensaje que en la noche anterior recibió su papá.

Esperanza Pacheco es la rectora del colegio Daniel Steven Duque, inaugurado luego de una remodelación en 2023. Allí estudian alrededor de 1.920 menores, pero solo recibieron 1.498 refrigerios. ¿La razón? Según Pacheco, en la noche del miércoles recibieron la instrucción de estar en las instituciones distribuyendo el complemento alimenticio, y como enviaron tarde el mensaje, los docentes y el consejo de padres previeron que no iban a llepero esperaba que me entregaran gar todos, porque algunos no viven ción del paro desde la agremiación.

#### Extrañaba mi refrigerio, pero también el colegio y las clases de inglés".

Mauren Rodríguez, estudiante de tercer

en la localidad.

Respecto a las quejas de algunos padres de familia, que incluso tuvieron que devolverse a las casas para buscar el carné o ir con sus hijos, la rectora respondió que, a pesar de ello, "verificamos la asistencia en secretaría". Agregó que el PAE para la mayoría de estudiantes es esencial en su alimentación. "La mayoría de chicos tienen dificultades económicas, entonces es un apovo. Aunque a veces se quejan de que se repiten raciones, pero para muchos es fundamental".

Durante la entrega, una de las directrices era entregar todos los refrigerios. Si al finalizar la jornada no se habían entregado, cada niño podía llevar alguno adicional. "Eso se devuelven a las plantas, para volvera serutilizados, pero sino se pueden redistribuir, desafortunadamente se desecha. Además, no se la podemos regalar a nadie en la calle, por temas de salubridad. Supuestamente no se le puede entregar más de un refrigerio por temas contractuales, pero en este caso, si el niño está ahí y está sobrando, pues...", dijo la secretaria de Educación, Isabel Segovia.

#### ¿Cuál fue el balance?

En entrevista con El Espectador, la secretaria de Educación entregó un balance de la acción de emergencia e informó que de las 650.000 raciones disponibles de refrigerios y comida caliente, se distribuyeron más del 50 % a los menores matriculados. Sobre por qué en algunos colegios no llegaron los refrigerios completos, señaló que hicieron un cálculo para evitar el tema de desperdicios. "Pensamos que no todos los estudiantes podían llegar por temas de transporte y demás, que fue lo que finalmente nos pasó y nos sobró", dijo Segovia. Ante esto, aclaró, el plan fue redistribuirlos a otras instituciones educativas.

Aunque finalmente Daniel Viñeros, Brenda Beltrán, Julián Santiago y miles de niños, niñas y adolescentes en Bogotá volverán a recibir clases y alimentación este viernes, todavía hay incertidumbre en el ambiente, pues hasta el momento los camioneros y el Gobierno Nacional no han llegado a un acuerdo alrededor del alza gradual del diésel, ni se ha anunciado la termina-

#### Capturan a dos exfuncionarios y un abogado por el caso Ungrd

El pasado jueves 5 de septiembre fueron capturados el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Luis Carlos Barreto Gantiva, el exasesor jurídico de la Dirección de la Unidad Pedro Andrés Rodríguez Melo y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, apoderado de Barreto, por su presunta

participación en el desangre a esa entidad. Todos fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías.

A los dos exfuncionarios de la Unidad les serán imputados los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, falsedad en documento público

y falsedad de documento privado. El abogado Riveros Rey, por su parte, será imputado por el delito de soborno en actuación penal, pues, según el ente

investigador, habría ofrecido dinero para que se excluvera a su defendido de las declaraciones en su contra ante las autoridades judiciales.

Las pesquisas de la Fiscalía arrojan que Pedro Rodríguez Melo recibió hasta \$1.000 millones en coimas.

## Judicial

Espionaje en las altas cortes

## Pegasus y el rastro que estaría dejando en Colombia

Las autoridades ya se están moviendo para comprobar si el software espía está o no en el país. Denuncias y cuestionamientos de hace meses ya dejaban entrever el posible uso de la herramienta israelí para obtener información de políticos y magistrados.



El uso de la herramienta Pegasus ha tocado altas esferas políticas y judiciales en el mundo. / Getty Images

El país tiene las alarmas prendidas por el supuesto espionaje que se estaría haciendo con el poderoso software Pegasus, capaz de interceptar las comunicaciones y obtener la información de cualquier dispositivo fácilmente. Según lo dijo públicamente el presidente Gustavo Petro, el programa estaría en el país desde agosto de 2021 y habría sido usado para hacer seguimientos ilegales a políticos y magistrados de las altas cortes del país. Sin embargo, se desconoce si realmente Pegasus ya ha sido usado en Colombia y en manos de quién estaría. Aun así, El Espectador conoció indi-

rodriguez@elespectador.com

@JhordanR11

ha usado.

JHORDAN C. RODRÍGUEZ

Tras el anuncio del presidente Petro, la Fiscalía inició investigaciones para comprobar si Pegasus sí habría sido comprado, como lo aseguró el jefe de Estado en su alocución presidencial del pasado 4 de septiembre. El ente investigador manifestó que también trabajará en "la eventual identificación e individualización de responsables en la probable adquisición y el uso ilegales de software". Además, señaló que por la conexión que habría con las supuestas chuzadas a magistrados de las altas cortes, enlazaría estas nuevas indagaciones con las investigaciones que se abrieron en junio de este año.

Según conoció El Espectador a través de fuentes cercanas a las investigaciones que adelanta el ente acusador sobre las supuestas interceptaciones a magistrados, desde que en el Palacio de Justicia se hicieron las denuncias, se hablaba de Pegasus. Una de las fuentes que declaró ante el ente de control en esa ocasión le aseguró a este diario que "por lo menos 15 magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaramos ante la Fiscalía y solicitamos que se investigara. En mi caso, informé que me habían interceptado usando Pegasus".

No obstante, hasta la fecha no se han conocido los resultados de las averiguaciones de la Fiscalía en ese caso y, fuentes cercanas que "hasta la semana pasada no habían concluido". Según pudo conocer este diario en medio de las denuncias que hicieron magistrados en esa ocasión, algunos de ellos contrataron a técnicos para que revisaran sus equipos y los informes que recibieron daban cuenta de que sí habían sido interceptados, pero en ese momento no se conocía el programa que habría sido empleado para eso.

Las otras pistas de la supuesta llegada y el uso de Pegasus en a las indagaciones aseguraron Colombiavino desde el Congreso.

Para un debate de control político, al que fue citado el ministro de Defensa, Iván Velásquez, en abril de este año, la senadora del Pacto Histórico Jahel Quiroga Carrillo había enviado un cuestionario en el que preguntaba sobre la adquisición del software.

Este diario conoció el documento con el que desde la cartera le respondieron a la congresista, en el cual se señaló que después de hacer una revisión por distintas entidades del Ministerio, no se había encontrado que Pegasus hubiera sido comprado y menos

Un documento del Mindefensa señala que entre 2020 a la fecha "no se suscribieron contratos entre MDN y la empresa israelí NSO Group para la compra de Pegasus".

que se estuviera usando.

El documento de dos páginas, publicado este jueves por la sección de Investigación de El Espectador, sostiene que el Ministerio de Defensa hizo un barrido en la Policía Nacional y la Central Administrativa y Contable Especializada de Inteligencia (CENAC - Inteligencia) del Ejército, pero no encontraron información de que se hubiera adquirido "un software que corresponda a la denominación "Pegasus" y tampoco se ha obtenido un equipo o software de la empresa NSO Group". La cartera agregó en ese papel que "la Inteligencia Militar y Policial no utiliza software o equipos con capacidad de intrusión en telefonía o dispositivos de cómputo".

Otro documento de ese Ministerio, que se hizo público en redes sociales, señala que entre 2020 a la fecha "no se suscribieron contratos entre el MDN y la empresa israelí NSO Group para la compra del software Pegasus". Aunque el presidente Petro sostuvo durante su alocución en vivo que en un informe dirigido al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás Chica, por parte de la Autoridad de Prohibición de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Israel (IMPA, por su sigla en inglés), daría cuenta de que Pegasus estaba desde 2021 en manos de la Dirección General de la Policía Nacional (Dipol).

Según pudo conocer este diario, sería cierto que en el interior del Ministerio de Defensa no hay rastro de que se haya adquirido Pegasus. Pero fuentes de esa cartera, que pidieron reservar su identidad por seguridad y miedo a represalias, señalan que sí se adquirió con US\$11 millones en efectivo, como lo manifestó el presidente Petro. Manifiestan que se trataría de una operación fantasma durante el gobierno de Iván Duque y la administración del hoy retirado general Jorge Luis Vargas, el único con el poder para autorizar un acuerdo de tan alto nivel, y que por eso el programa habría quedado en manos de la Policía. El Espectador trató de comunicarse con el general, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

#### Exnegociador del Brexit, nuevo primer ministro de Francia

El presidente Emmanuel Macron nombró este jueves al exnegociador europeo del Brexit, Michel Barnier, como nuevo primer ministro en Francia. Su primera misión será lograr una mayoría en un dividido Parlamento que evite su rápida censura.

Tras una reunión entre ambos en el Palacio del Elíseo, en París, la Presidencia francesa anunció en un comunicado que Macron le encargó a Barnier la "formación de un gobierno de unidad", al término de semanas de consultas "sin precedentes". "El presidente se aseguró de que el primer ministro v el Gobierno venidero reunieran las condiciones para ser los más estables posibles" y abarcar el mayor número

de apoyos en el Parlamento, precisó el documento.

Macron abrió una crisis política en Francia con el adelanto para junio de las elecciones legislativas previstas en 2027, que dejaron una Asamblea Nacional (Cámara Baja) con tres principales bloques, todos lejos de la mayoría absoluta.

## nternacional

HUGO

SANTIAGO CARO JIMÉNEZ

hcaro@elespectador.com @HugoCaroJ

Detrás del revuelo generado por la revelación del presidente Gustavo Petro sobre la supuesta compra del software espía Pegasus a la empresa israelí NSO Group, durante la administración de Iván Duque, sigue presente la sombra del Estado de Israel, con el que Colombia rompió relaciones diplomáticas el 1º de mayo de 2024.

Desde Israel, el gobierno tuvo que dar aval a la empresa privada para que procediera con la negociación con el Estado colombiano. "El gobierno israelí no debe autorizar las licencias de exportación de la tecnología de cibervigilancia de NSO Group si existe un riesgo sustancial de que esa tecnología se utilice para cometer violaciones de derechos humanos", escribió en 2021 Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional. Estas declaraciones se dieron en julio de ese año, fechas en las que, según Petro, se realizó la compra del software.

Las consecuencias internas se empiezan a vislumbrar, con la agenda mediática centrada en las revelaciones, pero también en el momento en el que surgen: en pleno paro nacional de transportadores. La Fiscalía General de la Nación, por su parte, está poniendo la lupa en el asunto.

#### ¿Cuáles son las consecuencias externas y diplomáticas para el país?

¿Colombia violó algún acuerdo con Israel por la revelación de la negociación? Las declaraciones de Petro incluyeron bastantes detalles sobre la negociación que se habría hecho con NSO: una suma de 11 millones de dólares en efectivo enviada a Tel Aviv, una consignación de cinco millones de dólares a la empresa en un banco en la misma ciudad, el objeto de los depósitos y otros detalles, todos transmitidos en televisión abierta en horario estelar.

Sin embargo, esto no representaría una violación de confidencialidad entre los dos Estados. En primer lugar, porque desde mayo solo existen relaciones a nivel consular, y en segundo lugar, porque Israel, hasta ahora, no figura como miembro activo del negocio.

No hay relación con Israel

### El posible efecto diplomático de las revelaciones de Petro sobre compra de Pegasus

Según analistas, las declaraciones del presidente tienen un alto tinte político, mientras que las implicaciones diplomáticas aún están por verse, como la afectación en la confianza para futuros acuerdos comerciales interestatales.



Petro durante la alocución en la que reveló la información de la compra de Pegasus./ Presidencia

"Probablemente, la única violación que hubiésemos podido generar sería con la empresa NSO Group directamente, porque, independientemente del gobierno, si el Estado de Colombia firmó algún acuerdo de confidencialidad, lo cual es normal en este tipo de transacciones, y ayer surgieron estas revelaciones en el discurso del presidente, podríamos estar incumpliendo ese tipo de obligación. Sin embargo, más allá de esa posible obligación con la empresa, no parece haber una con el Estado de Israel", explica Enrique Prieto, experto en Derecho Internacional y docente de la Universidad del Rosario.

#### Abre más la grieta

Si el momento para las rotas relaciones entre ambos países no era bueno, esto aumenta la distancia entre ellos. Uno de los interrogantes cuando se corta- Internacional.

ron los lazos era qué acuerdos en materia de seguridad estaban en riesgo. Pegasus, a pesar del presunto mal uso en Colombia, está diseñado (según sus fundadores) para vigilar a organizaciones criminales y terroristas. Para Manuel Camilo González, analista de Relaciones Internacionales y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, esto solo deteriora las oportunidades de cooperación. "Es un coletazo de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Bogotá,

Más allá de una posible obligación de confidencialidad con la empresa NSO group, no la habría con el Estado de Israel",

Enrique Prieto, experto en Derecho

que el gobierno de Petro ha buscado capitalizar en un momento poco propicio a nivel interno. Esto, sin duda, profundiza la grieta entre ambos gobiernos y probablemente seguirá deteriorando la cooperación en materia de seguridad", señala.

Los expertos consultados por El Espectador afirman que, si bien no se ha roto ningún acuerdo interestatal, Israel u otros Estados podrían interpretar este episodio como un mal precedente que afecte la confianza en futuras negociaciones en materia de inteligencia o de armamentos.

Esto es algo que no solo puede ser complejo para los dos años restantes del gobierno de Petro, sino también para los gobiernos futuros, ya que recuperar esa confianza podría requerir esfuerzos adicionales, incluyendo, entre otros, acuerdos de confidencialidad más estrictos.

### Nicaragua: la dictadura lo hace de nuevo

ERIK JENNISCHE\*

El gobierno de Estados Unidos anunció la "liberación" de 135 hombres y mujeres detenidos en Nicaragua por razones políticas que, tras una incierta negociación, llegarían horas más tarde a Guatemala, mientras el presidente Bernardo Arévalo les daba la bienvenida.

Lo que tanto Estados Unidos como Guatemala anunciaron como una liberación es en realidad un destierro. Otro acto violatorio de los derechos humanos que se suma a la larga lista de acciones represivas del gobierno contra su pueblo. Recordemos que estas 135 personas fueron detenidas, en su mayoría, de forma arbitraria por manifestarse de alguna manera contra el régimen y que tras el destierro seguramente vendrá la desnacionalización exprés aprobada por un congreso de bolsillo.

Es mejor que estén afuera de Nicaragua y no en cárceles como el Chipote, uno de los centros carcelarios más hostiles del mundo y donde a diario se violan todo tipo de derechos a las personas reclusas. Sin embargo, esta medida solo profundiza la crisis de derechos humanos que vive el país y enfatiza la postura del gobierno frente a la oposición política y las voces alternativas: o te callas o dejas de ser nicaragüense.

Las 222 personas desterradas por el gobierno el año pasado, y que fueron trasladadas forzosamente a Estados Unidos, han pasado por todo tipo de obstáculos: el impacto emocional de la pérdida de nacionalidad y de identidad nicaragüense, la dificultad de vivir en un país que cada vez más endurece las medidas migratorias, la imposibilidad de seguir luchando por la libertad y la democracia en su país y el ostracismo al que los condena Ortegay surégimen. Seguramente estas 135 personas pasarán por el mismo proceso mientras ese gobierno sigue usando a las presas y los presos como moneda de cambio para salir del ahogo político de cara al Examen Periódico Universal de Naciones Unidas y a sus intenciones de préstamos por parte de fondos internacionales.

Según el Mecanismo de Presos y Presas Políticas de Nicaragua, entre la excarcelación de los 222 en 2023 y el 31 de julio de este año, el gobierno detuvo arbitrariamente a 114 personas, lo que daba una suma total de 151 presos y presas por razones políticas.

Tanto la sociedad civil que desde el exilio sigue luchando por Nicaragua, así como las organizaciones internacionales que trabajamos por la defensa de los derechos humanos en ese país llamamos a que se endurezcan las posiciones de condena a las arbitrariedades; que tanto los gobiernos como los organismos multilaterales exijan al régimen respetar la vida y la seguridad de activistas, periodistas, abogados y personas que defienden los derechos humanos en Nicaragua.

\* Director del departamento de América Latina de Civil Rights Defenders.

#### Zona Franca La Cayena y su impacto social

Contribuir al desarrollo social de los territorios es una de las banderas de la Zona Franca La Cayena, por ello desde la instalación de la zona franca en el corregimiento de Juan Mina en Barranquilla, y desde hace aproximadamente 13 años, se han desarrollado iniciativas y programas de intervención comunitaria, que facilitan el acceso a oportunidades para los habitantes de la zona.

A través de la Fundación La Cavena, en la zona de influencia se ejecutan diferentes programas y proyectos, bajo cuatro líneas de acción: Inclusión educativa, uso y aprovechamiento del tiempo

libre, generación de ingresos, y gestión comunitaria.

En 2022, la Fundación La Cayena amplió significativamente su alcance, llegando a Soacha (Cundinamarca) a replicar el modelo de intervención que se ha gestado en el Atlántico, apalancando la estrategia de sostenibilidad de la empresa Alfa.

Se ha logrado beneficiar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los distintos proyectos, impactando a más de 30.000 personas.

### Zonas francas



Conozca también los beneficios

### Importancia de las zonas francas para el desarrollo sostenible

Atraen inversión extranjera directa, generan empleo, aumentan las exportaciones, promueven el desarrollo regional, facilitan la transferencia de tecnología, y mucho más.

Una zona franca en Colombia, según comparten desde ProColombia, es un área geográfica delimitada y legalmente reconocida, donde las empresas que se instalan pueden acceder a incentivos tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Estas zonas están diseñadas para promover la inversión, la producción y la exportación de bienes y servicios, permitiendo a las empresas operar con mayor competitividad en los mercados internacionales.

"Las zonas francas en Colombia hacen parte de los atractivos e incentivos que promovemos desde ProColombia para la llegada de nueva inversión extranjera al país. En favor de su desarrollo apoyamos los esfuerzos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y de entes articuladores claves como la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI", afirman desde ProColombia.

Así mismo, las Zonas Francas son ecosistemas empresariales que les ofrecen a las compañías condiciones muy competitivas en materias logística, de seguridad, de acceso a proveedores y servicios, de estabilidad energética y de producción sostenible.

Estos espacios se han consolidado como ideales para desarrollar proyectos de bienes y servicios con vocación exportadora.

#### Destacados beneficios

ProColombia le dijo a El Espectador, que las empresas en zonas francas en Colombia disfrutan de varios beneficios, incluyendo la exención del impuesto de renta, con una tarifa reducida del 20 % a las empresas con vocación exportadora, la exención de IVA y aranceles en la importa- cas en Latinoamérica, siendo un ProColombia.

ción de bienes, la simplificación de trámites aduaneros, y la flexibilidad en operaciones productivas, en almacenamiento y en comercialización. Además, algunos departamentos o municipios ofrecen incentivos adicionales para las empresas instaladas en estas zonas.

Ahora, los beneficios van más allá de las empresas que están en los parques industriales y de servicios, generando réditos y convirtiendo a las regiones donde operan en polos de desarrollo.

#### Clases de zonas francas

En Colombia existen dos tipos principales de zonas francas:

Zona Franca Permanente (ZFP): donde pueden instalarse múltiples empresas de diversos sectores.

Zona Franca Permanente Especial (ZFPE): también conocida como Zona Franca Unipersonal, donde se establece una única empresa que realiza todas sus operaciones dentro de este espacio. Este tipo de zona está destinado a proyectos de inversión significativos que cumplen con ciertos requisitos normati-

#### Importancia y cifras destacadas

Entre tanto, ProColombia confirma que en el país hay 119 zonas francas en más de 20 departamentos, que generan más de 163.000 empleos y cuentan con más de 1.000 usuarios entre empresas colombianas y multinacionales que operan bajo el régimen franco.

"Colombia se ha posicionado como uno de los países líderes con mayor número de zonas fran-



En Colombia existen dos tipos principales de zonas francas. / Pixabay

motivo de orgullo y ejemplo de competitividad en la región", asegura la organización encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia, las exportaciones no minero-energéticas y la imagen del país.

Así mismo, es importante señalar que las zonas francas son importantes en Colombia porque atraen inversión extranjera directa, generan empleo, aumentan las exportaciones, promueven el desarrollo regio-

En el país hay 119 zonas francas en más de 20 departamentos, que generan más de 163.000 empleos, según comparte

nal, y facilitan la transferencia de tecnología, al tiempo que contribuyen con bienes y servicios de alto valor agregado al mercado nacional.

En el más reciente reporte del Dane con corte a junio de 2024, las exportaciones de mercancías desde las zonas francas colombianas registraron un aumento de 12,8 %, al pasar de USD 238,1 millones FOB en junio 2023 a USD 268,5 millones FOB en el mismo mes de 2024. En junio de 2024 la balanza comercial de las zonas francas colombianas registró un superávit de USD 176,8 millones FOB. En el mismo mes del año anterior registró un superávit de USD 68,7 millones FOB. Las cifras dan cuenta del potencial y del aporte exportador del régimen franco.

En ese mismo mes, las ventas externas de las Zonas Francas Permanentes Especiales (ZFPE) registraron un aumento de 28,7 %, lo que contribuyó positivamente con 12,7 puntos porcentuales a la variación total de las ámbito internacional.

exportaciones; por su parte, en las Zonas Francas Permanentes (ZFP), se presentó un incremento de 0,1 % con una contribución positiva de 0,1 puntos porcentuales.

"Mencionado lo anterior, los esfuerzos del Gobierno Nacional, en misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, están orientados a incentivar que las empresas que operan desde las Zonas Francas tengan cada vez una mayor vocación exportadora, acogiéndose a la presentación de un plan de internacionalización y de ventas anual y ser beneficiarias de una tarifa preferencial del 20 % en el impuesto sobre la renta aplicable a los ingresos que se perciban por exportaciones, mientras que el resto de los ingresos serán gravados con la tarifa habitual del 35 %", aseguran desde ProColombia.

El régimen franco aporta a dinamizar las economías local y nacional, y también mejora la competitividad del país en el

Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales o comerciales con normativas especiales: tributaria, aduanera y de comercio exterior.

Entre enero y junio de 2024, estas zonas comerciales registraron el ingreso de 19,7 millones de toneladas de mercancías, equivalentes a US\$16.444 millones.

La capacidad de adaptación y el impacto positivo de estas zonas son indicios de su importancia sostenida en el panorama económico colombiano, subrayando su papel esencial en la estrategia de desarrollo.





Pilares del desarrollo

## Así les fue a las zonas francas en el primer semestre de 2024

En los primeros seis meses del año desde las zonas francas salieron US\$18.225 millones en mercancías, con un crecimiento de 12,7 % que se vio representado en 13,9 millones de toneladas.

En la última década, las zonas francas en Colombia se han consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, desempeñando un papel crucial en la atracción de inversión extranjera y en la generación de empleo. Según el MinCIT, en 2023 las zonas francas colombianas lograron un crecimiento del 10 % en el valor de sus exportaciones, alcanzando los 16.500 millones de dólares. El incremento subraya el impacto positivo de estas áreas en la balanza comercial del país y su capacidad para impulsar sectores claves.

Pero comencemos por definirlas. Las zonas francas son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio nacional, donde se desarrollan actividades industriales o comerciales con normativas especiales: tributaria, aduanera y de comercio exterior. Esta figura ha facilitado por años el desarrollo económico.

Además de su contribución económica, las zonas francas también fomentan la innovación y la transferencia de tecnología. En 2023, se reportó que más del 25 % de las empresas ubicadas en estas zonas están dedicadas a la alta tecnología, un sector que ha visto un aumento en la inversión del 15 % en comparación con 2023. Este dinamismo no solo refuerza la competitividad de Colombia en el mercado global, sino que también fortalece su infraestructura industrial, beneficiando a comunidades locales y contribuvendo a su crecimiento.

En este contexto, entender el impacto y la importancia de las zonas francas se vuelve esencial para apreciar su rolen el futuro económico del país. Aunque los últimos



El país que dejó mayores ingresos por exportación de las zonas francas fue Estados Unidos. / Getty Images

meses no han sido sencillos para la economía colombiana, si se miran las cifras en el primer semestre del año, las zonas francas colombianas registraron una dinámica positiva en el movimiento de mercancías.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Esta-

Entender el impacto de las zonas francas se vuelve esencial para apreciar su rol en el futuro económico del país.

dística (Dane), entre enero y junio de 2024 estas zonas comerciales registraron el ingreso de 19,7 millones de toneladas de mercancías, equivalentes a US\$16.644 millones, un crecimiento de 9,2 % en el valor.

De igual manera, desde las zonas francas salieron US\$18.225 millones en mercancías, un aumento de 12,7 % que se vio representado en 13,9 millones de toneladas.

A pesar de eso, el comercio internacional desde estas plataformas aún presenta retos. En el primer semestre las exportaciones colombianas desde las zonas francas cayeron 6,4 %, y solo se despacharon 2,4 millones de toneladas a otros países, mientras que en 2023 las exportaciones alcanzaron 2,6 millones de toneladas.

Los países que les dejaron mayores ingresos por exportaciones a las zonas francas colombianas en los primeros seis meses del año fueron Estados Unidos, con US\$401 millones, Puerto Rico (US\$264 millones), Países Bajos (US\$111 millones) y Ecuador (US\$92 millones).

Los datos del primer semestre de 2024 demuestran que las zonas francas en Colombia siguen jugando un rol vital en el dinamismo económico del país.





7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, 5 P.M. TEATRO MAYOR

#### **Orquesta Sinfónica** Nacional de Colombia y Coro Nacional de Colombia

'Resurrección', de Gustav Mahler

Tuboleta<sup>a</sup>

WWW.TEATROMAYOR.ORG

**Arthur Fagen** Estados Unidos

ALIADO TRANSVERSAL Bancolombia COGESTOR PRIVADO













CONCIERTO DE INAUGURACIÓN

INTERNACIONAL DE

SACRA DE BOGOTÁ



C Kike Barona





Dos años después de que la Corte Constitucional prohibiera la pesca deportiva, un grupo de congresistas lidera esta iniciativa, con apoyo parcial del Gobierno. El proceso tendrá que demostrar su propuesta de sostenibilidad ante las preocupaciones ambientales, así como su constitucionalidad en la revisión que seguramente harán los altos tribunales.



FERNÁN **FORTICH** RESTREPO

ffortich@elespectador.com 

En el Congreso cursa un proyecto de ley que busca crear, al menos legalmente, un nuevo tipo de pesca: la turística. A falta de solo dos debates en el Senado, y con el visto bueno del Ministerio de Agricultura, esta iniciativa busca promover esta actividad con un enfoque centrado en las comunidades locales y con la promesa de la sostenibilidad ambiental.

El provecto se tramita dos años después de que la Corte Constitucional prohibiera la

pesca deportiva en el país. Según el alto tribunal, esta práctica, que consiste en atraer, capturar y luego liberar peces, podría considerarse maltrato animal. La decisión generó un profundo debate, sobre todo en aquellas zonas que tenían en esta actividad una fuente de turismo.

De acuerdo con un estudio del Instituto Humboldt, para 2019 la "pesca deportiva se practicaba en el 80 % de los departamentos, principalmente en Vichada, Guainía, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Santander, Sucre y Valle del Cauca". Ante la prohibición decretada por la Corte, el proyecto de ley busca entonces creary definir la "pesca de turismo" al incluir la clasificación y finalidad de la pesca para fines turísticos en la normativa del país.

tiva, porque tendríamos que entrar a regular el deporte, y lo que buscamos impulsar es la actividad de forma recreativa como impulso al turismo de las regiones", explica José Octavio Cardona, uno de los representantes a la Cámara ponentes del proyecto de ley. "Es un proyecto que busca responder a las necesidades de las comunidades marginadas que encuentran un sustento en estas actividades". En términos simples, sin embargo, la que sería una nueva actividad pesquera se parece mucho a la deportiva y tendrá que superar varios retos, entre ellos, seguramente, una nueva revisión de la Corte Constitucional.

#### ¿Qué es la pesca de turismo?

La prohibición de la Corte Constitucional sobre la pesca deportiva entró en vigencia el 23 de julio de 2022. Desde que el alto tribunal tomara esa decisión, diversos sectores, como la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (Pispesca), no estuvieron de acuerdo. Precisamente, una de las consecuencias negativas que para esa organización hatenido la decisión de la Corte es que "la gente sigue pescando, pero en lugar de devolverlos cuando se capturan los peces, los consumen como está establecido en la ley. Entonces, se sacan y matan peces pequeños y grandes en diferentes etapas de desarrollo", señala Andrés Reyes, presidente de Pispesca.

El proyecto define que la pesca de turismo es la que "se realiza con el fin de promover actividades culturales y de aprovechamiento sostenible". En el articulado se describe que "la pesca de turismo se practica en zonas apartadas del país que no gozan de una eco-"No quisimos ponerle el apellido de depor- nomía que ofrezca alternativas productivas

competitivas.

El proyecto en trámite da algunas cifras para dimensionar esa actividad: en Puerto Carreño, Vichada, la principal actividad turística es la pesca desde hace más de 20 años. Según el proyecto, con este tipo de pesca se ven beneficiadas más de 200 familias del municipio que pertenecen a esta cadena productiva.

Entre los principios que deben guiar la pesca de turismo, el proyecto plantea, por ejemplo, el de la sostenibilidad. En él se apunta el uso de los recursos hídricos e hidrobiológicos, "sin comprometer la biodiversidad nativa".

En cabeza de esta reglamentación estará la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), adscrita al Ministerio de Agricultura. Esta entidad asegura estar de acuerdo con la iniciativa, siempre y cuando cumpla "con el enfoque de integrar la pesca de turismo a los esquemas de turismo comunitario rural, promovido con el fin de fortalecer la participación de las comunidades organizadas", según explicó a El Espectador Karen Mejía, directora de la Aunap.

Sin embargo, la Aunap reconoce que hay algunas cosas aún por resolver. Por ejemplo, la autoridad pesquera admite que no se tienen referencias de los sitios en los que se realizarán estas actividades. El proyecto deja abierta la puerta a que el Estado determine prohibiciones respecto de especies, y también delimitar "las zonas excluidas para el ejercicio de la práctica de pesca de turismo". Pre-

#### Las cifras de la pesca turística

De acuerdo con un estudio del Instituto Humboldt, para 2019 la "pesca deportiva se practicaba en el 80 % de los departamentos, principalmente en Vichada. Guainía, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño y Santander.

De la pesca turística dependen, de manera directa o indirecta, más de 120.000 personas, según Pispesca.

Solo en caso de Puerto Carreño, Vichada, con datos de Asocapitales, más de 2.360 turistas llegaron al municipio para participar

en actividades de pesca entre 2017 y 2022, último año de la actividad antes de la prohibición de la pesca deportiva. En el mundo, las capturas marinas recreativas

representan algo menos del 1% del total de las capturas marinas.



cisamente, y en el marco de la eventual reglamentación, "uno de los aspectos que indiscutiblemente se tendrá en cuenta tiene que ver con la determinación de las zonas exclusivas", admite Mejía.

De acuerdo con la entidad, por el momento, la reglamentación estará soportada en estudios previos técnicos de la población que garanticen su no disminución. El Espectador conoció que el Ministerio de Ambiente, que no está mencionado directamente en el proyecto de ley, todavía no ha concretado su postura en torno a este asunto.

Desde hace varios años la comunidad científica está pidiendo que, en caso de que se permita la pesca recreativa, esta se gestione eficazmente. Una investigación publicada en 2019, que revisó la legislación pesquera de 227 países y encuestó a 57 expertos de 29 países, encontró que, "aunque el 67 % de los países mencionan la pesca recreativa en sus leyes, solo 86 de ellos tienen una definición clara de esta actividad", concluían los autores. Frente a esto, la Aunap le aseguró a este diario que es "indiscutible que la actividad per se genera un impacto sobre los ecosistemas y el medio ambiente; sin embargo, se puede lograr un aprovechamiento sostenible de la actividad si esta se en marca en las medidas que se establecen dependiendo de la pesquería y de las condiciones que logren determinarse atendiendo el entorno y los demás aspectos relevantes".

#### Un anzuelo constitucional

Uno de los principales retos que tendrá que sortear la nueva ley, de ser aprobada, será pasar la revisión de los altos tribunales, entre ellos el de la Corte Constitucional, que va marcó un precedente de prohibición alrededor de la pesca deportiva.

Los autores del proyecto saben de esa prueba. Entre los argumentos que expondrán para defender el proyecto será clave el impacto económico que tiene el turismo de pesca, de la que dependen 120.000 personas en el país, según cifras de Pispesca.

Es importante hacer explícito que la pesca de turismo tiene varios propósitos relevantes relacionados con el derecho al trabajo de los actores asociados con esta actividad, como son las agencias de turismo, los guías de pesca, los miembros de las comunidades locales y el comercio en general, y con el principio de desarrollo sostenible. Así, estos objetivos constitucionales podrían hacer ceder el mandato de protección de los animales en virtud de un ejercicio de ponderación", argumenta Luz María Zapata, directora de Asocapitales.

Pero además del impacto económico, Juan Carlos Gutiérrez, subdirector de la Fundación Alma, una ONG que participó en el proceso de declaratoria de la pesca artesanal en el río Magdalena como Patrimonio Cultural Inmaterial de Colombia, uno de los factores principales que debe tener esta iniciativa es su impacto cultural.

"Una de las principales peticiones de las comunidades, según lo que he conocido, es que se articule con esa idea de cultura y que sean los grupos de base, y no grandes empresas, con un turismo depredador, los que realicen esas actividades", explica Gutiérrez. "Esto es clave, pues la pesca solo es posible con un ambiente sano, y eso lo entienden las comunidades locales".

Este último componente aún no está claro en el proyecto de ley, por lo que estará entre las varias acotaciones que tendrá que surtir el provecto antes de volverse una normativa en el país.

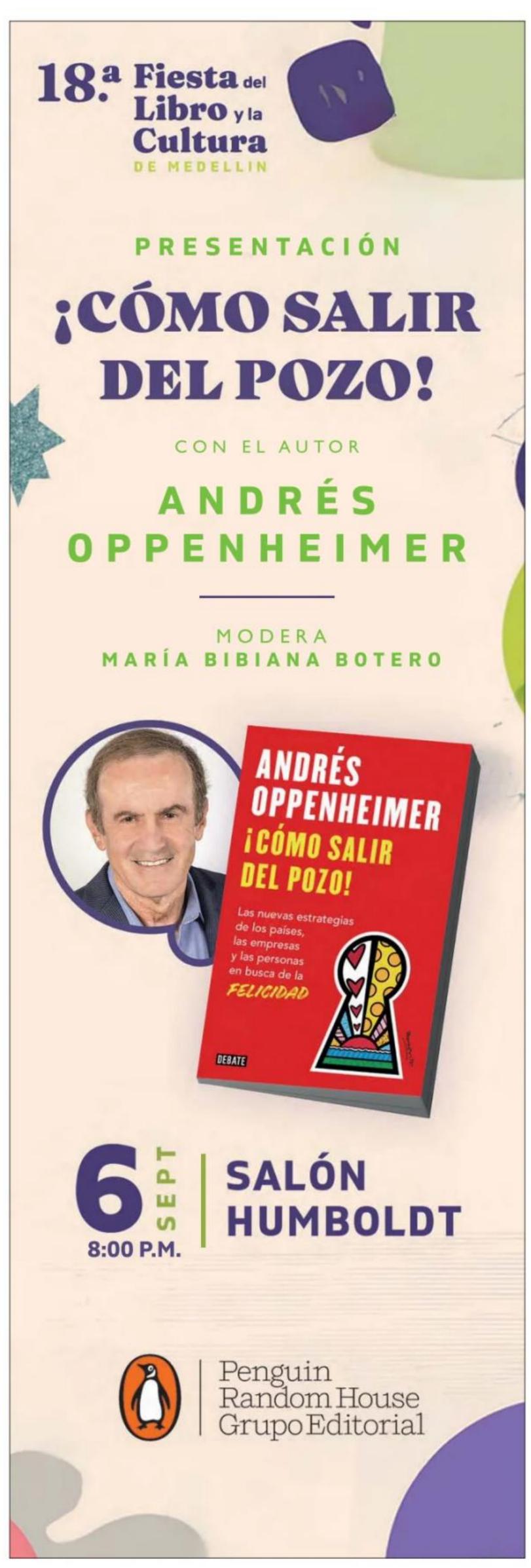





www.elespectador.com/responsabilidad-social/lado-a-lado



## LadoaLado

Entrevista con Heidy Arévalo

## Entre el miedo y la esperanza: migrar sin compañía en la infancia

La gerente de Estrategia y Gestión del Conocimiento para la organización humanitaria World Vision Colombia explica lo que han podido identificar en la atención que brindan a menores de edad que migran sin un adulto responsable o que se han separado de sus familias.



MARIA **ALEJANDRA** MEDINA C.

mmedina@elespectador.com @alejandra\_mdn

#### ¿Qué se entiende por niñas y niños no acompañados?

Niñas y niños no acompañados son aquellas personas menores de 18 años que salen de su país de origen en compañía de otros jóvenes o que deciden salir solos y que no tienen nunca el acompañamiento de una persona adulta. Pueden ir solos o en grupo, pero siempre son menores de edad.

Las niñas y los niños separados, por otro lado, son todas estas personas menores de 18 años que salen con el cuidado de un adulto, que es un tercero como un vecino, un familiar, pero que no están con papá o mamá, no están con su núcleo familiar básico.

Entre las principales razones por las que migra la niñez separada está precisamente reencontrarse con su núcleo básico.

#### ¿En qué partes del país han podido identificar este fenómeno?

Hicimos un estudio que hemos llamado "Sentires de la niñez no acompañada y separada durante su tránsito migratorio en ruta". La identificación la hicimos en el páramo de Berlín, donde tenemos un centro de atención. Este centro no está orientado a atender a niñas y niños, porque eso es responsabilidad del Estado y quien hace la representación en estos casos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF): entonces ellos no pueden, sobre todo los que no están acompañados, estar en espacios no aptos o dispuestos para su atención. Sin embargo, hay casos de niñas y los jóvenes migrantes.

niños no acompañados que llegan porque no tienen nada más.

Cuando llegan al páramo, que es uno de los puntos más críticos en temas humanitarios, porque las condiciones climáticas son muy adversas, coordinamos con la autoridad competente. Y cuando es autorizado, hacemos la atención allí, como la hacemos para los adultos, disponiendo unas condiciones de protección específicas para ellas y ellos. Este es un punto pendular, un paso obligado para las personas migrantes que van de retorno a Venezuela o que van saliendo y haciendo tránsito hacia el interior del país.

Otra zona de mucha identificación de niñas y niños es Medellín, le sigue Bogotá y el siguiente punto es Nariño, por la frontera con Ecuador, porque es el paso hacia el sur de la región.

#### ¿Desde cuándo se identificó este fenómeno?

Hemos empezado a hacer una identificación y un llamado desde hace tres años que empezamos a observar que las niñas y los niños estaban migrando solos o no acompañados, y eso nos llamó la atención. Los primeros casos eran niñas y niños en su mayoría que se perdían del grupo familiar

Encontrarse en las carreteras con barristas de fútbol que suelen disputarse los medios de transporte es unos de los principales miedos de

durante el tránsito. Ayudábamos a al proceso de contacto para la reunificación. Pero como llevamos nueve años de esta situación. desde que se dio el primer cierre de frontera y empezó a anticiparse un poco lo que iba a ser esta crisis, lo que hemos notado es que las niñas y los niños no acompañados, o los que están con otros pares menores de edad, han aumentado en medio de esta situación.

Es el crecer en la dinámica migratoria, sobre todo una dinámica de pendularidad, que les genera a ellos ya la decisión propia de seguir el rumbo que hicieron en sus primeros años de vida. Y ahí está el mayor grupo de la población, de los que nosotros hemos atendido. Lo que hemos podido identificar es que el mayor grupo está entre los 14 y los 17 años de edad. Y son no acompañados, es decir, afirman haber tomado la decisión de salir y buscar sus propias condiciones de vida.

#### ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta esta población cuando decide tomar por su cuenta la ruta migratoria?

Hay un altísimo riesgo de reclutamiento por parte de actores armados y grupos delictivos. Es el principal. El siguiente es el abuso sexual, que se denuncia menos, se ha normalizado más, porque ha sido parte de los mecanismos adversos de afrontamiento. Viajan en grupo y entre ellos consideran que es normal que uno de ellos, generalmente las niñas, intercambien "favores sexuales" a cambio de un aventón o de que les acorten el tránsito. Todas las situaciones asociadas a las violencias basadas en género, entre estas la explotación sexual, son de las más recurrentes que tienen hacer el tránsito hacia el sur del



Mientras que hace unos años los niños eran encontrados sin compañía principalmente porque se habían perdido, la realidad ha cambiado. / EFE



Heidy Arévalo. / Archivo particular

que enfrentar.

También, las situaciones de violencia, sobre todo por ataques de hinchas o grupos aficionados a los equipos deportivos. Hay territorios, sobre todo cuando van a país, cerca de Antioquia y el Valle, donde más ataques sufren por parte de los hinchas deportivos, que les quitan sus pertenencias, pero además los golpean... Se ha convertido en una práctica muy muy recurrente y poco denunciada oficialmente. Los caminantes que hacen su tránsito, que van en ruta, dicen que a lo que más miedo le tienen es a encontrarse con las barras bravas en el camino.

En cuanto a los riesgos que enfrentan, destacan no tener qué comer o qué beber y los cambios de clima sin estar preparados.

Ustedes pudieron también identificar las emociones o sentimientos que experimentan. ¿Cuáles son las más representativas?

La esperanza es la emoción

#### Niño venezolano murió al descarrilarse tren con migrantes

Un niño venezolano murió y otras tres personas resultaron heridas este miércoles al descarrilarse en México un tren de carga con migrantes que se dirigían a la frontera con Estados Unidos, informaron las autoridades.

El accidente se produjo en el estado fronterizo de Chihuahua (norte) y provocó la muerte a un menor de cuatro años y heridas a su hermano de siete y a su madre.

La mujer de 28 años sufrió la amputación de un pie y un trauma severo en la columna, según la Secretaría de Salud de Chihuahua. También un nicaragüense de 17 años resultó lesionado, señaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado. Inicialmente, el niño fue reportado como desaparecido, pero rescatistas lo encontraron luego sin vida. "Ya recuperamos el cuerpo del menor, está siendo trasladado a Ciudad Juárez", dijo a la AFP en el lugar del accidente Mauricio Rodríguez Padilla, jefe de protección civil de la zona norte de Chihuahua.

accidente es desértico, por lo que los migrantes suelen subir al techo de los trenes de forma clandestina.



Según la evidencia, la alegría de estos niños y jóvenes está asociada a la posibilidad de mantenerse unidos al grupo de compañeros de viaje que han ido construyendo en la ruta migratoria. La esperanza está vinculada con las expectativas de encontrar una vida mejor.

que más se registró y eso está asociado a los motivos de viaje. Cuando les preguntamos por qué migraron, ellos mencionan en primer lugar la búsqueda de oportunidades laborales y económicas; en segundo lugar, está encontrarse con sus familias y lo tercero es la búsqueda de una vida mejor. Sin embargo, la esperanza empieza a tener un declive rápido en jóvenes que llevan más de dos años haciendo el tránsito, porque finalmente no encuentran nada de lo que estaban pensando que iban a encontrar.

La alegría está asociada al hecho de mantenerse en grupo y de encontrar más amigos en la ruta, porque muchos salen de su país solos completamente, y es en la ruta que van construyendo los grupos con los que llegan a ciertos territorios. También sien-

ten miedo. Como generalmente hicieron este tránsito con sus familias y se volvió parte de su cotidianidad, pierden la percepción sobre los riesgos y emociones negativas, como si no se las permitieran, como si para ellos fuera un anclaje el mantenerse siempre asociados a emociones positivas, como la esperanza, la alegría y la tranquilidad.

Sin embargo, cuando se empieza a profundizar en este instrumento y a mirar otros factores, la vergüenza, por ejemplo, es una emoción que ellos asocian a la manera como ellos se ven y son percibidos, porque no pueden asearse, por no poder bañarse; tener que usar chanclas para ellos es un asunto muy incómodo, pero es lo único que encuentran.

grupos con los que llegan a cier- La ira y el miedo están aso- o un niño de 13 años sobre quien niñas y los niños. Eso no lo hace- sidades de ellas y ellos y a tos territorios. También sien- ciados a todo lo que tienen que el defensor de familia tiene que mos nosotros, lo tienen que hacer no estamos respondiendo.

enfrentar durante el tránsito, y allí encontramos que han desarrollado prácticas de cuidado como parte de su sobrevivencia, por ejemplo, viajar únicamente de día y justamente asociado a los ataques por parte de las barras bravas, porque ya tienen identificados los puntos y los horarios en que son atacados, entonces han decidido viajar únicamente de día.

Otra de las prácticas de autocuidado que nos llamaron mucho la atención tiene que ver con que ellos establecen unos "libretos" que van a contar siempre en las instituciones para mantenerse unidos, entonces ellos se inventan que son familia, aun cuando entre ellos no lo sean, pero es la manera de que, si se identifica a una niña o un niño de 13 años sobre quien el defensor de familia tiene que tomar una decisión, pues ellos dicen que es el hermano, el hijo, etc., y mantienen esa coherencia discursiva para que no sean separados y lo asumen como prácticas del cuidado de sí mismos.

Y llevar elementos de defensa: tijeras, cuchillos, navajas, porque sienten que la única manera de poder defenderse en caso de que sean atacados.

¿Cómo son los encuentros con estos menores de edad y cuáles son los protocolos para su atención?

Lo que nosotros hemos hecho teniendo los puntos estratégicos durante la ruta es que, cuando se les identifica, se les presta toda la información, pero hay instituciones que están orientadas específicamente a la atención de niñas y niños. Nosotros hacemos toda la verificación, confirmar si tienen un familiar de contacto e inmediatamente establecer el diálogo con la autoridad, que puede ser el defensor o un comisario de familia dependiendo de dónde se haga la identificación, y se remite para que esa niña o ese niño reciba la atención.

Lo que hemos identificado y lo que se está volviendo un cuello de botella es que las niñas y los niños no quieren ser parte de los procesos de protección como están establecidos, es decir, el proceso administrativo que se abre para la restitución de derechos de las niñas y los niños. Una vez abierto ese proceso de verificación, las niñas y los niños pasan a una medida de protección provisional mientras se establece qué es lo más conveniente para ellas y ellos. Una opción que tenemos en el Estado colombiano es la reunificación familiar, pero nos hemos dado cuenta de que no es la más conveniente para todos los casos porque ya hubo una descomposición familiar en el país de origen, ya no hay a dónde retornar a las niñas y los niños, entonces se busca la reunificación siempre y cuando vaya en línea con el principio del interés superior de las niñas y los niños. Eso no lo hacelas organizaciones que están autorizadas para eso.

Nosotros identificamos en lugares como el páramo de Berlín. Ellos vienen de temperaturas muy altas, entonces las niñas y los niños deciden parar y pedir ayuda, y cuando piden la ayuda inmediatamente brindamos la primera atención humanitaria, que es dar comida caliente, generar las condiciones de sobrevivencia e informar inmediatamente a la autoridad competente, y la autoridad competente asume el caso. Hasta ahí llegamos nosotros, pero una de las cosas por las cuales estamos levantando bandera y buscando unirnos es que las niñas y los niños no se quieren acoger a las medidas de protección. Hemos tenido diálogos con el ICBF y hay una preocupación en la que el ICBF ha estado muy presente buscando las alternativas sobre qué hacer con esos adolescentes que ya crecieron, que consideran que son adultos, así se perciben, porque toda su infancia fue en tránsito. Entonces este es su modelo de vida. Entonces: cómo hacemos para que en medio de esto ayudemos a los jóvenes a encauzar sus proyectos de vida y a generar una oferta institucional que vaya en vía de esos intereses, que no necesariamente va a ser la institucionalización.

Seguramente toda la institucionalidad, las organizaciones humanitarias, el ICBF, la institucionalidad pública y los diferentes sectores, tenemos que poner en conversación esta situación, porque no es suficiente con decir que las niñas y los niños no se quieren acoger, mientras sigue el tránsito y sigue pasando lo que está pasando hasta ahora: situaciones de violencia basadas en género, el consumo temprano de sustancias psicoactivas, uniones maritales tempranas, que muchas de ellas también son por causa de explotación sexual... Esto va a devenir en un fenómeno social muy complejo si no actuamos de forma articulada para buscar opciones que reconozcan las necesidades de ellas y ellos y a las que

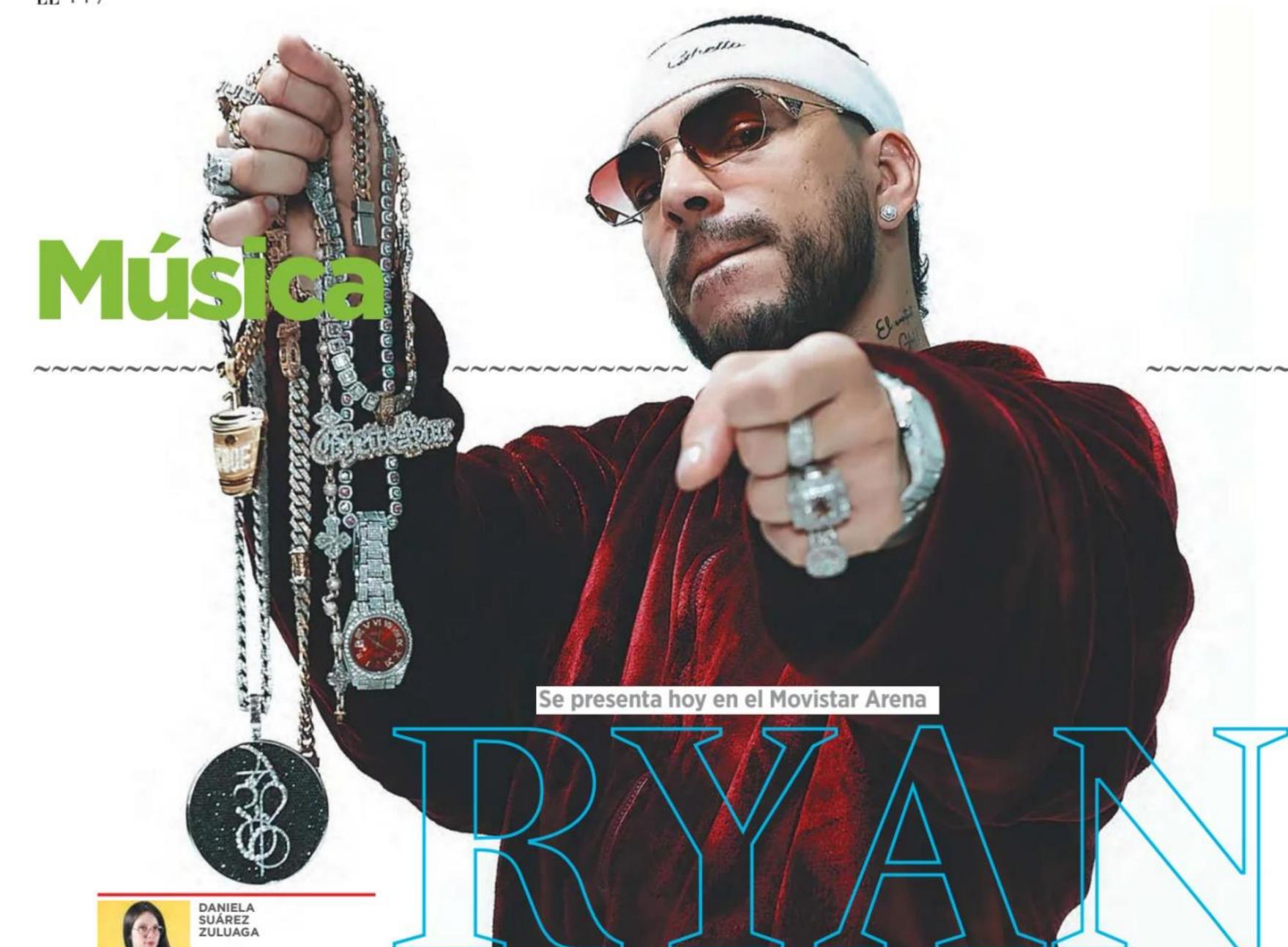

dsuarez@elespectador.com

"Cuando estaba empezando le metía muy duro al graffiti y dejé par de marcas por ahí en la zona. Como en este disco quiero mostrar todo eso que me parece chimba y me representa, van a ver mucho de ese arte, mucha patineta, moto, y todos esos juguetes que me gustan", escribió Ryan Castro en su página web sobre "El cantante del ghetto", su álbum debut que cuenta en canciones la historia de su vida y de sus origenes.

Algunos lo conocen simplemente como el cantante que se volvió famoso con la canción de la Copa América, otros lo recuerdan como Bryan David Castro, el niño que creció en Pedregal, en el norte de Medellín. Él aclara que no hay diferencia entre uno y otro. La música que hace representa el camino que ha recorrido desde hace varios años. Las calles de su barrio lo vieron crecer rayando paredes con grafitis, "freestyleando", rapeando y jugando fútbol. Eran sus hobbies favoritos y la forma que encontró de hacer frente a una realidad golpeada por la escasez y la necesidad. En el colegio escuchaba reggae y hip hop, además, les hacía cartas de amor a las novias y le gustaba que todo lo que escribiera, rimara.

Aunque no tenía un peso para seguir su sueño de ser artista, no tuvo miedo, y cuando se graduó del colegio a los 17 años empezó a cantar en los buses para ahorrar un dinero. También le ayudaba a su familia con la plata que recogía, y con los años la experiencia le enseñó varias cosas. "Recuerdo que cuando cantaba en el transporte público me gustaba verme CASTRO el camino para prender radios y

El artista paisa estrenó su primer álbum de estudio en mayo de este año. "El cantante del ghetto" tiene 18 canciones, y es un homenaje a sus raíces.

encender teles

Ryan Castro, o Bryan David Castro, creció en el barrio Pedregal, en el norte de Medellín, / Cortesia

Equipo de Ryan Castro.

Castro creció escuchando a Héctor Lavoe, Willie Colón y El Gran Combo de Puerto Rico. Su familia era salsera, sus amigos son salseros, y su música ha estado influenciada por el género.

bien, limpio y alegre. Siempre que podía estrenaba alguna cosita, una camiseta, un pantalón, me perfumaba y salía a camellar con la mejor actitud. Eso a la gente le gustaba", dijo en entrevista con Tu Música Hoy en julio de este año.

Luego de los buses vinieron los bares, los clubes nocturnos y las presentaciones en eventos musicales, pero la situación económica seguía siendo complicada. Entonces se fue a trabajar a Curazao, en cualquier cosa que le permitiera ahorrar. Fue celador y trabajó en Uber. En sus tiempos libres se sentaba frente al mar para componer algunas canciones. En esas letras recordó las experiencias que desde niño le forjaron el carácter.

Después de la pandemia regresó a Colombia y empezó a estructurar su provecto musical. Trabajó duro en encontrar un estilo diferente y debutó con "Morena", un rap que hizo junto a Quad Gy que marcó un punto de partida para su carrera. Aunque actualmente es reconocido en el género urbano, Ryan Castro es versátil a la hora de hacer música. Así pasó con "Lejanía" y "Mujeriego", dos canciones que el mundo conoció entre 2020 y 2021 y que lo catapultaron a la fama. "Mujeriego" es un merengue producido por Santiago Orrego Gallego, conocido en la industria como SOG, quien además de ser su colega, es uno de sus amigos más cercanos.

"Era un merengue y nunca habíamos hecho eso. No estaba en los planes que se viralizara. Cuando la grabamos estábamos muertos de la risa, toda la sesión fue así. Luego vimos que se convirtió en un hit mundial, nos ganamos un disco de oro en Indonesia y otro en República Checa. Todo fue muy inesperado con esa canción y es una anécdota muy bonita", dijo SOG en entrevista para El Espectador.

Se conocieron en el colegio. En los descansos, para pasar el rato, hacían música juntos sin imaginar que más adelante se convertirían en un equipo. Por eso, en las canciones de Castro nunca falta el "¡Qué chimba, SOG!". Orrego ha producido los éxitos más importantes del artista, empezando por "Jordan" y terminando en "El ritmo que nos une", una de las canciones más escuchadas durante la Copa América de este año.

El remix de "Jordan" junto a Ñengo Flow y Myke Towers hace parte de su álbum debut. En una entrevista que Castro concedió a The Juanpis Live Show, contó que tuvo muchas zapatillas Jordan chiviadas porque en ese momento no tenía plata para unas originales, y en La Mayorista de Medellín le costaban \$150.000. Ya no es el caso, pero recordó cada esfuerzo que hizo para poder comprar las copias y verse "estilero".

La oportunidad de sacar el remix junto a Ñengo se le dio de manera prematura, no estaba listo para afrontar un junte de semejante calibre. Ryan seguía cantando en bares y luego llegó la pandemia. Esperó porque sabía que iba a crecer, y así fue. Ahora que su nombre está más consolidado en el género, incluyó el remix en "El cantante del ghetto".

El álbum recopila todas estas historias dentro de sus canciones, pero la más especial para Castro fue "Big Dreams". "El concepto de mi álbum está basado en mis raíces y la música con la que crecí. Esta es de las mejores canciones que he hecho, porque la escribí cuando estábamos en pandemia. Hay una frase que dice: 'La necesidad nos volvió creativos', y creo que eso le pasó a mucha gente en ese tiempo tan difícil, me pasó a mí y estoy agradecido por eso", recordó en entrevista con The Music Show.

La primera canción del álbum también se llama "El cantante del ghetto" y es una salsa. Castro creció escuchando a Héctor Lavoe, Willie Colón y El Gran Combo de Puerto Rico. Su familia era salsera, sus amigos son salseros, y su música ha estado influenciada por la salsa. Por eso, para abrir su primer disco quiso que el primer sencillo tuviera un video que representara la salsa de ese entonces. Con una camisa roja de cuello abierto, chaleco blanco, unas gafas estilo Ray Ban (como las que utilizaba Lavoe), y su cabello peinado hacia atrás, el cantante aparece con sus músicos detrás.

"Las horas del reloj marcan las doce, y yo solo con botellas de licor. Un viejo amor que yo tuve me conoce, y me mata, me mata de dolor", así comienza la canción que Castro, el cantante, hizo junto a Coque y La Eterna.

"El cantante del ghetto" tiene 18 canciones y colaboraciones con artistas que lo inspiraron desde que estaba comenzando: Arcángel, Zion, Yandel, Ñengo y Jowell & Randy. También invitó a los nueva-ola y a algunos emergentes: Akapellah, Blessd, Totoy el Frío, Natan & Shander, Peso Pluma, e incluso, el rapero estadounidense Rich The Kid. "Tengo un montón de leyendas que me inspiraron hasta el hp, tengo perreíto del que ustedes tanto me piden, trapcito pal parche, mejor dicho, de todo", escribió Ryan Castro en su página web.

El álbum es un homenaje a su vida, a su lucha y a su disciplina. A su familia, sus amigos y su barrio. Además de ser su primer trabajo discográfico, hoy se presentará por primera vez en el Movistar Arena de Bogotá con un show que incluirá lo viejo y lo nuevo de su repertorio, y que, según él, será "mera fiesta".

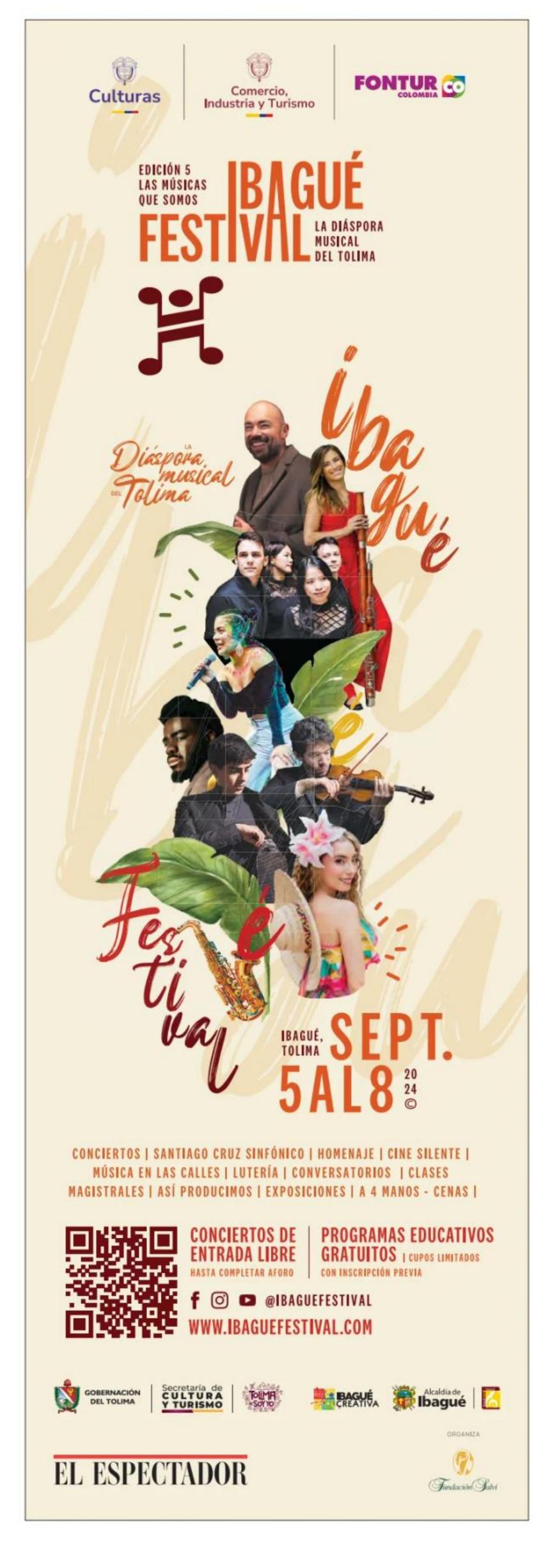

#### EL ESPECTADOR

FUNDADO EN MEDELLÍN EN 1887 POR FIDEL CANO

El Espectador trabajará en bien de la patria con criterio liberal y en bien de los principios liberales con criterio patriótico. Fidel Cano Gutiérrez

Gerente Eduardo Garcés López Director Fidel Cano Correa

Editora en jefe: Angélica Lagos.
Productor general: Élber Gutlérrez Roa.
Editor Domingo: Nelson Fredy Padilla C. Gerente Digital: Edwin Bohórquez Aya.

El Espectador. Editado por Comunican S.A. ©. Miembro: SIP, WAN, IPI y AMI © Comunican S.A. 2024, Todos los derechos reservados. ISSN 0122-2856, Año CXXXVII. www.elespectador.com

# BIENVENIDOS A BOGOTA Ciudad bloqueada

Directores: Fidel Cano Gutlérrez: 1887 - 1919. Luís Cano: 1919 - 1949. Gabriel Cano: 1919 - 1923 (Medellín) y 1949 - 1958. Guillermo Cano: 1952 - 1986. Juan Guillermo y Fernando Cano: 1986 - 1997. Rodrigo Pardo: 1998 - 1999. Carlos Lleras de la Fuente: 1999 - 2002. Ricardo Santamaría: 2003. Fidel Cano Correa: 2004 fcano@elespectador.com



Vicepresidente Comercial Caracol Medios: Mauricio Umaña Blanche.

Gerente Comercial: Monica Cortés Montoya, mccortes@elespectador.com | 3112295911.

Director Ventas Integrales: Juan Pablo Aguirre, jaguirre@elespectador.com | 3164063296.

Proyectos de Sostenibilidad: Elva Lucia Daza, edaza@elespectador.com | 3153319704.

Gerente de suscripciones: Marcela Moreno Arias, mamoreno@elespectador.com | WhatsApp 6014232300

## Opinión

### Una alocución extraña en medio del caos

ON 19 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS paralizados por bloqueos de grupos de camioneros, con sus ministros empleando una retórica cada vez más hostil contra los manifestantes, con las ciudades en riesgo de desabastecimiento y teniendo que suspender clases en colegios públicos, el presidente de la República, Gustavo Petro, decidió hacer una alocución al país. Al empezar, sin embargo, fue claro: no venía a hablar del paro. ¿Qué podía ser más urgente que lo que estaba en boca de todos? Según el mandatario, una denuncia, comunicada con bastante torpeza, de la compra irregular de un software para interceptar comunicaciones en el gobierno pasado. Lo extraño es que las sospechas ya se conocían desde abril. ¿Por qué, entonces, pedir que la atención de Colombia se redirija a una alocución confusa y sin aportar pruebas?

No pretendemos reducir la importancia de lo dicho por el presidente Petro. Según un documento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), leído por el mandatario, el 27 de junio de 2021 fueron declarados a la aduana israelí y depositados en la cuenta de NSO Technologies US\$5,5 millones, con un pago adicional de US\$5,5 millones restantes. Esto para la compra de Pegasus, equipo tecnológico creado por la empresa israelí para espiar básicamente cualquier tipo de comunicación celular moderna. En varios países, Pegasus y NSO Technologies han estado en medio del ojo del huracán de escándalos relacionados con interceptaciones ilegales. Para completar, el presidente Petro dijo que la compra se habría pagado en efectivo y no constaba en contabilidad alguna. "¿A quiénes más interceptaron? ¿Con qué orden judicial? ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacionalo en las oficinas de transacciones? ¿Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones de quiénes?", preguntó el presidente.

Todas son preguntas necesarias. Si es cierto que el gobierno de Iván Duque compró de espaldas al país un

Presidente Gutavo Petro haya elegido el paro nacional para hacer una alocución sobre una grave denuncia".

software de espionaje, y dicho sistema está operando, se trata de un escándalo de proporciones mayores, una violación a la Constitución y una traición a los colombianos. Ahora, el presidente Petro también debe responder varias cosas: ¿por qué no aportar esa prueba a la Fiscalía y utilizar los mecanismos institucionales adecuados? ¿Por qué anunciarlo al país justo en medio del paro nacional de camioneros? ¿Se acababa de enterar? Y si sí, ¿acaso la coyuntura no exigía más respeto por los manifestantes y por los colombianos preocupados por los bloqueos?

Es, en últimas, una declaración pública contraproducente. Porque la principal respuesta a las graves denuncias es que se trató de una "cortina de humo", mientras que los manifestantes se sintieron, además de estigmatizados, ignorados por el presidente. Esa desconexión le puede salir cara a un mandatario que necesita mostrar liderazgo para salir de la crisis. Hubo comparaciones a cuando el presidente Juan Manuel Santos negó la existencia del paro agrario. Aunque el presidente Petro ha reconocido la existencia del paro, su alocución, de facto, se sintió como una negación. Eso no es lo que necesita Colombia en este momento. La Casa de Nariño necesita concentrarse.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

#### La reportera invisible

ANA CRISTINA RESTREPO JIMÉNEZ



SOBRE LA ALFOMBRA DE ORO DEL nordeste antioqueño, el Clan del Golfo y los Libertadores del Nordeste se disputan el territorio, mientras que el ELN y el Estado Mayor Central buscan conservar su dominio. Desde allí, uno de los lugares más riesgosos del país para ejercer el periodismo, reporta María\*, de cuarenta años, directora de tres medios pequeños y madre de dos hijas.

Hace un año, un desconocido llegó a su casa para advertirle que suspendiera sus informes. Seis meses después, el Clan del Golfo le dio un ultimátum: "Plomo es lo que le vamos a dar por lambona". Su madre e hijas se desplazaron y ella se refugió en Medellín, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) la acompañó y la Gobernación de Antioquia le costeó una breve estadía; sin embargo, regresó porque necesita trabajar para vivir. En seis años ha recibido doce amenazas (ni el cáncer que padece la ha detenido). El vehículo de su esquema no es blindado y, según me explica, la Unidad Nacional de Protección no ha reconsiderado su nivel de riesgo, en una región donde

los homicidios han aumentado un 70 % en 2024, y donde la puja por la explotación minera naturalizó los desplazamientos y el confinamiento.

En 2023, la Flip documentó 101 casos de agresiones a mujeres periodistas, cinco de ellas amenazas. Este año van setenta agresiones y dieciocho intimidaciones. El subregistro es producto de la estrategia de silenciamiento: muchas no denuncian por miedo a retaliaciones, a ser acusadas de "victimizarse", al hostigamiento revictimizante real y virtual.

María es una mujer invisible para las grandes audiencias, las redes sociales virtuales y sus bodegas, distraídas con el escándalo consuetudinario de los centros de poder.

Mientras el presidente Gustavo Petro generalizaba con el estigma de las "Muñecas de la mafia", Laura Ardila Arrieta recorría parajes silenciosos y ajenos". Más que un cliché, la "Colombia profunda" es un país inmenso, real, donde mujeres periodistas regionales y rurales enfrentan a las mafias narcotraficantes, guerrilleras, paramilitares, militares y políticas.

Mientras el presidente Gustavo Petro generalizaba con el estigma de las "Muñecas de la mafia", Laura Ardila Arrieta recorría parajes silenciosos y ajenos, a 8.000 km de su familia. La censura a su libro La Costa Nostra visibilizó a gran escala las denuncias que ha publicado desde hace muchos años sobre el accionar mafioso de los Char. Este lunes, la periodista Jineth Bedoya y su madre (¡Coraje!), Luz Nelly Lima, recibirán la Ley 2358 de 2024 que crea el Fondo "No es Hora de Callar" para la prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

Esta conversación supera los límites de la indignación; antes bien, urge inscribirla en el acato a las leyes, en un cambio cultural que empieza por el lenguaje. En la Sentencia T-087 de 2023 de la Corte Constitucional, la magistrada Natalia Ángel Cabo aclaró su voto: no basta con expedir leyes, solo su implementación puede transformar los problemas estructurales.

En lugares como el nordeste antioqueño, las reporteras invisibles caminan sobre una alfombra roja... de sangre. Regresar vivas a casa es su máximo galardón.

\*Fuente protegida

#### Nieves



#### El Congreso de la Paz

SIRIRI MARIO FERNANDO PRADO



LOS PAYANESES NO SE RINDEN. A PESAR de las tantas vicisitudes que han soportado con heroico estoicismo, luchando contra molinos de viento y oscuras tempestades que los afligen, se resisten al "apague y vámonos" y no dan el brazo a torcer. Por ejemplo, el cacareado turismo del que habla el megalómano presidente se ha reducido a su mínima expresión. La ocupación hotelera está en porcentajes nunca antes vis-

tos, y todo parece haberse confabulado contra esta tierra ensangrentada y abandonada por un gobierno que ha dejado sola a esta actividad.

A pesar de ello, y contra viento y marea, se instaló ayer el vigésimo segundo Congreso Gastronómico, que irá hasta el próximo 8 de septiembre y que, junto con la Semana Santa, es el polo de atracción más importante de la región.

En esta oportunidad, el país invitado es Guatemala, con sus exquisitas comidas. La ciudad colombiana invitada es Leticia, y la región homenajeada es el Patía, con un tributo a la carne de cerdo en sus múltiples preparaciones.

Hay más de cien expositores entre cocineras ancestrales, artesanos y grupos musicales, en un ambiente festivo y hospitalario, con una

agenda académica de la más alta calidad para los gourmets y los boquisabrosos, acompañada de una programación de canciones y presentaciones de los países y las regiones invitadas. El año pasado, el evento atrajo a más de 45 mil visitantes. Sin embargo, este año, desafortunadamente, no será así por bloqueos y paros.

Se han cancelado muchas reservas hoteleras, han declinado su participación invitados especiales y grupos musicales, y algunos eventos han sido suspendidos. Pero los habitantes de la Ciudad Blanca no desisten de su certamen gastronómico que, este año, su presidente, Enrique González Ayerbe, el alcalde payanés y el gobernador no han dudado en llamar, paradójicamente, 'el Congreso de la Paz'.

Bocelli con B de Bichota y Bichota con B de Bocelli

LAURA GALINDO



LA BICHOTA GRABÓ UN DUETO con Andrea Bocelli y, desde luego, le llovieron comentarios de odio. Tantos y tan ciegos, que incluso cuestionaron su afinación en los agudos. Los invito a pensar en esto: en la era del autotune, de los programas de audio que hacen magia y de los ejércitos de productores, arreglistas e ingenieros, ¿no es muy obtuso decir que una grabación de estudio viene con errores de afinación? A ver, que estamos hablando de corregir la amplitud de una onda con un programa de computador, decir que suena desafinado es terquedad de hater. Eso, sin contar que en el arte, los juicios de valor basados en errores técnicos resultan reduccionistas y superficiales.

Pero no pretendo exaltar las virtudes vocales de Karol G, de eso no va sión el lugar que le damos a Andrea Bocelli. ¿Qué lo hace tan superior? ¿Que canta "música culta"? ¿Que pasó por la academia? ¿Que se viste de smoking en los conciertos? ¿Que le gusta a las clases altas? ¿Que es hombre?

distinto a La Bichota. Es un músico popular que hace música popular. Lo suyo, es importante tenerlo claro, no es canto lírico. No es verismo, ni ópera, ni lied. Es pop. Su técnica, la colocación de su voz y sus adornos estilísticos, son típicos del pop. Si canta Nessun dorma, de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, lo hace en su ver-

a discrepar los Bocelianos, me dirán Sara Brightman -una artista de crosun contrato -el de cantar con Zucchero, un rockero italiano, famoso en los 90-. Que es un tenor, me dijeron alguna vez. Claro que sí: igual que Maluma, Romeo Santos o Luis Miguel. Ser tenor no es un título nobiliario, es un característica de cualquier hombre con un color y un rango vocal determinado. Ahora bien, lo único que encuentro cierto es un tufo y su azucarado pop lírico por encima del reguetón de Karol G. Un prejuicio de clase bastante snob, sin ningún sustento musical.

Ya es tiempo de reconocer que la

La verdad es que Bocelli no es muy

sión, una versión pop.

que se ganó San Remo -un concurso de canción pop...ular-; que canta con sover clásico-, y que Pavarotti le cedió clasista, en el que ponemos a Bocelli

cha Bocelli no es mejor que el que escucha a La Bichota. Todos tienen su propio valor, tenemos que aprender a

esta columna. Quiero poner en discu-

Y es aquí donde sé que comienzan

música es democrática, que el que escucha Pavarotti no es mejor que el que escucha Bocelli, y que el que escudisfrutarlo y a dejarnos tocar por él.

@LauraGalindoM

La verdad es que Andrea Bocelli no es muy distinto a La Bichota. Es un músico popular que hace música popular".

Mheo



#### Un mundo cruel: sobre las elecciones en Estados Unidos

TERESITA GOYENECHE

Efecto bumerán



ESCUCHÉ EL DISCURSO DE KAMALA Harris durante la Convención del Partido Demócrata. Como muchos migrantes que viven en este país, no voto, pero lo que pase en estas elecciones tendrá efectos en mi vida. Escuché decepcionada porque, como era de esperar, le negaron la palabra a Ruwa Romman, representante electa y ciudadana estadounidense de origen palestino, una población que ha sufrido como ninguna en los últimos años de la supremacía militar de Estados Unidos en el mundo. La administración de Biden y Harris ha sido aliada incondicional del gobierno israelí en la guerra asimétrica que hoy se libra en territorios palestinos. Un apoyo que ha sido frontal y decisivo durante esta ofensiva, la cual ha dejado más de 40 mil asesinados, incluidos 1.200 israelíes durante el ataque de Hamas del 7 de octubre y más de 10 mil niños palestinos, por los menos 2 mil de ellos menores de dos años.

En paralelo a la Convención, seguí la rueda de prensa del Movimiento Uncommitted, promotor de la participación de Rommany que, basado en los incontables crímenes de guerra israelíes, ha pedido que se detenga el envío de armas estadounidenses para la guerra. Escuché, como de izquierda, contestó: "son ideas básicas pero, caso y tener los pies puestos en la realidad.

ayer a Tim Walz y anteayer a los Obama. Evadí la inyección de esperanza sintética y de alegría artificial que ha impuesto el marketing demócrata y terminé de ver el discurso de Harris, brillante y directo, reconociendo en mí la contradicción. Sentí alivio, porque hay con qué darle batalla a la gesta autoritaria de Donald Trump; y también impotencia ante la crueldad del escenario político actual.

La solidaridad y el entusiasmo bullen dentro del Partido Demócrata después de años de división. Hay enormes diferencias entre los progresistas y los demócratas corporativos que conviven dentro del mismo. Sin embargo, ante la amenaza de Trump, se cristalizó la unidad. Además, Harris propone una agenda en lo doméstico que promete fortalecimiento de sindicatos, seguir creando empleos, mejorar las condiciones para la vivienda digna, ampliación de la cobertura de salud pública, el acceso al aborto y la necesidad de restringir la compra y el porte de armas. Y, sin embargo, el sinsabor es ineludible.

Días después de la convención, el comentarista político Hasan Minhaj preguntó al senador demócrata Bernie Sanders si no le frustraba que ideas tan básicas como la necesidad de un mejor sistema de salud, o la regulación a la financiación de campañas, o restringir el apoyo a la guerra en Gaza tomen tanto tiempo en ser integradas al sentido común de la política nacional. Sanders, que lleva cuatro décadas en la política electoral y que es considerado

lamento decirlo, en el mundo real, cuando tratas de tumbar la estructura de los poderosos, estano cae enseguida. Los cambios no pasan de la noche a la mañana, no pasó con el movimiento de derechos civiles, o con los derechos de las mujeres. Se necesita legislación para regular el poder de los billonarios y se necesita ver el mundo como es y no como debería ser".

Existe la idea, sobre todo en el mundo progre-

sista más radical, de que planteamientos como el de Sanders o el de Alexandria Ocasio-Cortez -ambos progresistas que apoyan la campaña de Harris- son insuficientes, reformistas y solo acentúan el statu quo. Hablo de quienes quieren, con justa razón, que se detenga ya la máquina de la muerte y desposesión. Pero, la verdad, es dificil ignorar la sabiduría de Sanders, no solo por su edad, sino por su medio siglo de participación en las transformaciones sociales de este país. Una buena regla de la vida y la política, leí esta semana, es que la gente que quiere todo o nada, casi siempre se queda con nada. Algo me dice que para dar un paso hacia el mundo como debe ser, así sea mínimo, en noviembre muchos tendrán que tragarse un sapo, reconocer que las soluciones mesiánicas y bombásticas mueren casi que al nacer, que somos parte de este mundo cruel y que cambiarlo requiere una labor que toma tiempo y equipo. No es cierto que nadie esté haciendo nada para detener la injusticia. Son muchos, pero se necesitan más y, como Sanders, hay que resistirse a renunciar ante el fra-

#### Lo que la música les agrega a las palabras

#### ARTURO



LA MÚSICA ES CAPAZ DE CAMBIAR LAS palabras. Se necesita tener oído de cañonero para decir aperturar en vez de abrir, como suelen bestializar algunos juristas y militares. Las canciones populares resucitan términos olvidados y no dejan morir los verbos. El cienaguero Guillermo Buitrago entonó "yo quiero pegar un grito vagabundo". En seis palabras le dio nueva vida a pegar, que no es solo adherir, e hizo tronar el grito con un adjetivo recién llegado.

Por eso Víctor Hugo dijo de la música que "es un ruido que piensa". Colombia sería de este modo un conglomerado de gente inteligente. En cada lugar de este territorio hay una casita muy visitada. Es donde nació el creador que los pone a bailar o a corear. Algunos son analfabetas, otros son ciegos, y se agigantaron porque dominan el arte de los sonidos. Elías Canetti, Nobel de Literatura 1981, reconoció un papel político a la música. "Inventar una nueva música -escribió en Provincia del hombre- en la que los sonidos contrasten con las palabras del modo más vivo posible; y que de esta manera, cambien las palabras, las rejuvenezcan, las llenen de un nuevo sentido. Por medio de la música quitarles a las palabras su peligrosidad. Por medio de la música cargarlas de nuevo peligro. Por medio de la música hacer a las palabras odiosas, queridas. Por medio de la música hacer saltar en añicos las palabras; unirlas".

Cuando una palabra ingresa en el aura de la música, pierde su potencia de mordisco. Entra bajo el misterio dulce de unas notas que la pacifican y que por eso la hacen más eficaz, más emparentada con las vibraciones del corazón. Si un guitarrista o un violinista les pusieran banda sonora a los insultos, estos se arrodillarían como un perro amaestrado.

De ahí que la música transforma las palabras, las desarma. Harían bien los ejércitos si llevaran entre sus filas a poetas y a diestros del pentagrama. La fábula de las ratas y el flautista de Hamelin se haría realidad en el trance de matarse los hombres unos a otros. En vez de hacer tronar sus armas, saldrían a bailar entre ellos, en mitad de las trincheras, como sucedió en el célebre momento de la tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial.

No se sabe si el calificativo de maestros que se les otorga a los músicos es satisfactorio. Los maestros son los que enseñan en los centros educativos. Su actividad es digna, pero con frecuencia está separada de la música. Decirles maestros a los músicos puede desdecir de su encumbrada posición emparentada con los demiurgos.

Dichoso un pueblo que canta y cuenta con muchos artistas de las notas musicales. Ha de ser una grey apaciguada, que entona cantos apropiados para cada una de sus faenas domésticas y públicas. Su energía se hará oír por las sabanas y montañas vecinas, de manera que los visitantes se dejen embriagar por su acogida entre acordes.

Paul Verlaine, en su Arte poética, pronunció el veredicto definitivo: "La música antes de cualquier otra cosa". Y a los colombianos nos resulta fácil cumplir, porque somos una raza que siempre tararea.

arturoguerreror@gmail.com

#### Editado por Comunic

Editado por Comunican S.A.
Calle 103 N° 69B-43 Bogotá, Colombia.
Línea de servicio al cliente:
601-4232300 Opc. 2.
Redacción: 601-4232300.
Suscripciones: 601-4232300 Opc. 1.
Publicidad: 601-4232300.
www.elespectador.com

Si usted tiene una rectificación o aclaración sobre algún tema publicado en este medio, por favor escribanos a aclaracionesyrectificaciones@elespectador.com

#### Cartas de los lectores

### Sobre el precio de los combustibles

De las políticas del presidente Gustavo Petro, considero que la más positiva es también la menos popular: el alza de los precios de los combustibles. Petro lo hace para cubrir el déficit que los subsidios a los combustibles generan en el presupuesto nacional, lo cual es fundamental. Además, es una política de justicia social y ambiental, ya que la gente humilde se transporta en bicicleta, a pie o en bus. Son los dueños de carros privados y camionetas 4x4, generalmente de mayor poder adquisitivo, quienes reciben una parte desproporcionada de los subsidios, a pesar de ser quienes menos lo necesitan.

Este subsidio, además, fomenta la contaminación, el cambio climático y el sedentarismo, afectando nuestra salud y el medio ambiente de múltiples maneras. Al incentivar el uso excesivo de vehículos privados, también perjudica la calidad de vida urbana. Quienes defienden los subsidios argumentan que ayudan a reducir el costo de productos básicos como la comida. Sin embargo, si facilitan el transporte del pan y las manzanas, también lo hacen para productos menos necesarios, como el whisky, los cigarrillos y la comida chatarra, que no benefician precisamente a la salud pública. No podemos olvidar que barcos que esquilman los mares colombianos y las motosierras y camiones que arrasan con los bosques también se benefician de combustibles subsidiados. En cambio, esos mismos recursos podrían invertirse en parques, hospitales, escuelas y otros servicios que benefician a toda la población, especialmente a los más humildes. Subsidiar los combustibles también representa una amenaza política y macroeconómica. Venezuela mantuvo por años este tipo de subsidios cuando los precios del petróleo eran altos y el gobierno tenía recursos. Sin embargo, cuando el petróleo cayó, el gobierno chavista continuó subsidiando para no perder apoyo popular, lo que contribuyó a la hiperinflación y al colapso económico. Fue uno de los factores que llevaron a Venezuela a la situación dictatorial en la que se encuentra hoy. Es interesante notar que en los países con la mejor calidad de vida, el combustible es caro, pero esos recursos se destinan a financiar una policía eficaz, hospitales de calidad y un buen transporte público. Mientras el gobierno controle el precio de los combustibles, siempre existirá la tentación de subsidiarlos para ganar apoyo político. ¿Por qué no dejar su precio al libre mercado, como hacemos con productos mucho más

Michael Ceaser, Bogotá

verduras?





Les agradezco a las personas que me han escrito para solicitar apoyo para acceso a medicamentos, procedimientos y citas en salud, que me escriban de nuevo".

Carolina Corcho, exministra de Salud. En respuesta, la Superintendencia de Salud dijo que "ninguna persona está autorizada para suplantar funciones públicas".

#### Chócolo



#### Volver al tren (I)

#### AUGUSTO TRUJILLO MUÑOZ



LOS COLOMBIANOS MAYORES DE 65 años tienen el transporte ferroviario entre sus más gratos recuerdos de infancia. Jorge Arias de Greiff, ingeniero, astrónomo e historiador colombiano, escribió un interesante texto de fácil consulta vía Internet, donde narra cómo el primer ferrocarril de Colombiase construyó en Panamá, poco tiempo después de haberse inaugurado en Inglaterra el primero del mundo. Aquella línea conectó los dos océanos y fue concluida en 1855.

El presidente Manuel Murillo Toro trabajó la idea de construir una vía férrea que conectara a Buenaventura con Bogotá y otra a Bogotá con el mar Caribe. Simultáneamente, los estados de Antioquia, Bolívar y Cauca, entre otros, buscaron la conexión férrea de sus principales ciudades con el río Magdalena o con el mar. El mismo texto ya referido dice que a Pedro Nel Ospina se debe "lo que pudo ser el planteamiento de una red ferroviaria nacional al presentar al Congreso una Ley de Ferrocarriles, Ley 102 de 1922, que le facultaba para hacer un empréstito por 100 millones de dólares para cumplir sus proyectos ferroviarios". El sistema financiero mundial no respondió bien a las solicitudes de Colombia.

Aquel proyecto ferroviario se centró en la construcción de tres importantes troncales: "Una de ellas comunicaría a la capital con el puerto de Buenaventura, enlazando los ferrocarriles de la Sabana y Girardot con el tramo de esta ciudad a Ibagué, con el paso de la cordillera Central por un túnel, el de 'La Lora', y en seguida por la conexión de Armenia con Cartago y así enlazar con el Ferrocarril del Pacífico y llevar esa troncal hasta Buenaventura". Las otras dos troncales serían la de Occidente que por el valle del río Cauca conectaría a Pasto y Popayán con Cali y Cartago, y la de Oriente para enlazar a Bogotá con Tunja, Sogamoso, incluso Bucaramanga para llegar a Puerto Wilches

El paro camionero muestra que volver al tren es una necesidad inaplazable".

y, finalmente, a Santa Marta.

En esos tiempos, el país supo darle al tema ferroviario la importancia que merecía y entregó a los departamentos el desarrollo de algunas obras que se adelantaron hasta la década de los treinta. Los proyectos específicos tuvieron éxito y aún se recuerdan, por ejemplo, el Ferrocarril de Antioquia, el ferrocarril Ambalema-Ibagué 'Ambafer' y los ferrocarriles de Cundinamarca que bajaban hasta el Magdalena grandes volúmenes de carga. Colombia llegó a tener una red ferroviaria aproximada de cuatro mil kilómetros.

Hacia la mitad del siglo, el gobierno creó los "Ferrocarriles Nacionales de Colombia" con el objeto de integrar en una sola empresa estatal la propiedad y el funcionamiento de las redes departamentales existentes. Aquella centralización para algunos fue un error, pero funcionó bien durante tres décadas. Su colapso fue consecuencia de causas diversas, entre ellas la decisión de desfinanciar los ferrocarriles y privilegiar el transporte por carretera. El paro de camioneros de esta semana pone en evidencia la irresponsabilidad de los gobiernos que permitieron el colapso del sistema ferroviario estatal y su desaparición en 1992. Muestra también que volver al tren es una necesidad inaplazable.

importantes, como el pan, la leche y las

iPARA SOÑAR CON EL MUNDIAL!



HOY PERÚ vs. COLOMBIA 8:00 P.M.



#### Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá

Del 4 al 14 de octubre, el Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá, FIAV Bogotá, ofrecerá a los espectadores una muestra artística y cultural que reúne 100 obras de 14 países. Durante estos once días se abrirán espacios para que emerjan las reflexiones sobre la memoria y los homenajes a grandes maestros y maestras del teatro.

#### Sobre "¡Ay Carmela!", dirigida por Carolina Vivas

La pieza constituye en sí misma un homenaje a uno de los directores más destacados dentro del teatro

iberoamericano contemporáneo y mundial.

Sanchís ha realizado una reivindicación de la doble naturaleza literaria y escénica, y del texto dramático, así como una valiosa labor docente. La pieza que mostrará Umbral Teatro es uno de sus clásicos.

Del 4 al 14 de octubre, el FIAV Bogotá, ofrecerá a los espectadores una muestra artística y cultural que reune 100 obras de 14 países.

### Oda al campesino

PUNTO DE MARÍA WILLS LONDOÑO



Cultura

#### Entrevista a Carolina Vivas

#### JUAN PABLO MURILLO

¿Por qué escoger la obra 'iAy Carmela!' para hacerle un homenaje al maestro José Sanchís Sinisterra en el FIAV Bogotá?

Es una de las piezas más importantes del teatro contemporáneo español, que fue escrita a propósito del ejercicio de memoria que la sociedad española necesitaba hacer; uno de perdón y olvido. Al escribir esta obra, el maestro Sanchís respondió a una necesidad profunda de hacer un ejercicio de memoria sobre lo sucedido con el franquismo en España. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Pues que esa guerra sobre la que versa la obra -que es la Civil Española-, es una guerra interna, como también lo es la nuestra, la que vivimos en Colombia. La guerra, el dolor, el irrespeto a la vida y a la dignidad humana son lo mismo en cualquier tiempo y lugar. Pero la particularidad es que este es un conflicto donde el enfrentamiento es entre hermanos, donde se inventa un enemigo interno. Así fue como sucedió en la España de Franco y es como, tristemente, pasa y sigue pasando en nuestro país. Es una obra que nos interpela, no solo desde la necesidad de la memoria, sino también desde el infortunio de la guerra y, en el caso nuestro, de una guerra sobre la que no podemos hacer memoria, porque la memoria la hacen a diario los verdugos que la mantienen.

#### ¿Cómo fue el proceso de montaje?

¡Ay Carmela! es un gran texto; capaz de hablarles a personas de otras latitudes, de otra sociedad y de otro tiempo. No tuve ninguna necesidad de intervenirlo, ni de adaptarlo a nuestras circunstancias. Lo que sí hice, pero con la anuencia del maestro, fue construir una pieza con una duración más corta. Cuando se escribió la obra original, el sistema representacional, el teatro, funcionaba de otra manera. Hoy en día digamos que con las lógicas del tiempo que nos impone la virtualidad, con la rapidez de los tiempos en la publicidad y demás-, el público ya no soporta tan fácilmente, como en otra época, obras de tres horas, ni de dos.

#### ¿Cómo conoció la obra?

Yo dirigí el Encuentro Iberoamericano de Dramaturgia, cuya tercera versión fue en 2022. Ese año invité al maestro, quien dictó un taller. Durante el encuentro se hicieron lecturas dramáticas de los autores,

"El teatro debe ser capaz de dar cuenta de su tiempo" Dentro de las obras invitadas al Festival Internacional de Artes Vivas de Bogotá se encuentra "iAy Carmela!", dirigida por Carolina Vivas, con su grupo Umbral Teatro, y cuya dramaturgia fue concebida por el maestro del teatro español José Sanchís Sinisterra.

"Escoger iAy Carmela! tiene que ver con las altas calidades de la obra: es la más emblemática de José Sanchís", dijo Carolina Vivas, directora de la obra./FIAV.

de ¡Ay Carmela!, que tuvo una duración de dos horas. ¡Imagínese montado! Hubiera durado por lo menos dos horas y media. Cuando el maestro la vio me dijo: "Oye, ¿pero por qué no la has cortado?". Y yo le respondí: "Maestro, cómo lo voy a cortar a usted en un encuentro de dramaturgia. La idea es ver la obra como es". Al hacerme esa observación, acordamos que se haría una reducción de la pieza sin tocar su estructura.

#### ¿Cuál es la importancia del teatro para reflexionar sobre la memoria?

Hoy tenemos unos soportes que pueden conservar la memoria y que son muy diferentes a los que había antes. Pero sabemos que es a través del arte -no solo del teatro, sino también la pintura, la literatura, etc.-, que hemos podido saber de nuestros antepasados. La dramaturgia y y Umbral Teatro realizó una el arte son en sí mismos un ejer-

cicio de memoria, un ejercicio de reflexión sobre el tiempo, el espacio y la cultura.

Lo que pasa es que los dramas humanos, más allá de la cultura y del tiempo en el cual se ven, en realidad siguen siendo los mismos; de hecho, desde el punto de vista temático, Borges plantea que son cinco o seis temas. Entonces digamos que los temas sobre la guerra, el amor y la muerte atraviesan la historia de la literatura y el ejercicio de reflexión y de memoria que sobre ellos se hace.

Los dramas humanos, más allá de la cultura y del tiempo en el cual se ven, en realidad siguen siendo los mismos".

Un teatro que no es capaz de dar cuenta de su tiempo, o un arte que no da cuenta de su tiempo, seguramente es un arte que no es trascendente.

#### ¿Cuáles son las expectativas que tienen con la obra?

Como en Bogotá no la he presentado, y no lo he querido hacer antes del FIAV Bogotá, porque me gustaría que su presentación formal sea en el marco de este evento tan importante, pues mi expectativa es llenar la sala.

#### Hablemos sobre las artes vivas. ¿Cómo las definiría?

Son todas aquellas artes que no son un objeto artístico. Es decir, la pintura no es un arte viva, es un objeto artístico tangible; en el sentido de que el cuadro que pintes, alguien lo podría comprar. Las artes vivas son fundamentalmente un suceso, un acontecimiento.

¿Qué hace que hoy en día un museo sea especial? Su misión siempre ha tenido que ver con salvaguardar patrimonio y ponerlo al servicio de públicos. Sin embargo, en épocas de masificación de la cultura y viendo las filas de turistas haciéndose selfies frente a ciertos cuadros icónicos del arte universal, pienso cuál será la manera en que de verdad se den intercambios de sensibilidades que afecten nuestras maneras de existir. Creería, entonces, que el llamado es a buscar museos vivos, diálogos posibles.

El diálogo con el campo es algo cada vez más necesario: los jóvenes urbanizados no saben de dónde viene lo que comen, no se ensucian las manos por considerar que la tierra es antihigiénica y, frecuentemente, las usan más para "scrollear" a través de la pantalla. Encontré el Museo Campesino en Gachancipá por casualidad. Antes de encontrarme con cosas (lo que generalmente vemos en los museos), me reuní con dos personas maravillosas que hacen que aflore el orgullo campesino que todos los colombianos deberíamos tener. Cada vez más, el caos de la vida citadina nos impulsa a estar más cerca del verde v su aire, pero también de historias preciosas que están en vía de extinción, relatos de vida de trabajo duro y constante con la tierra, que se realiza con entrega y, sobre todo, con cuidado.

Doña Lilia Jiménez es portadora de los saberes de la región cundiboyacense, y su hija, Yesenia, consciente de la importancia de generar memoria en torno a los conocimientos de la vida rural, ha forjado un lugar que permita que cualquier visitante aprenda saberes que van desde tipos de gallinas, hasta el amplio universo de las semillas y los granos de la región, siempre desde una narrativa de sostenibilidad en torno a la necesidad de una soberanía alimentaria que permita un agro sin modificaciones genéticas, y cuyos productos generen cadenas de abastecimiento que privilegien lo local.

Con mucho esfuerzo han preservado la casa de bareque y techo de paja (arquitectura vernácula típica de la región) que tiene 130 años y era de sus antepasados. En ella están aún los elementos de la vida cotidiana de aquel entonces que, sin duda, generan nostalgia, pero que también revelan vidas duras y llenas de esfuerzo y disciplina. En este caso hablamos de una estructura pequeña que podría considerarse "pobre", en relación con los inmensos museos que ofrece la vida urbana. Esto es lo que lo hace más perfecto: el museo es, ante todo, el paisaje que lo acoge. Un paisaje que, además, bajo el fuego de un fogón de carbón, integra la gastronomía: doña Lilia ha ganado premios por su sopa de indios y su arequipe de cubios. Nuevas etnografías para alimentar el espíritu paisano.

#### / 21

#### **Deportivas**

#### Abierto de EE. UU.

Hoy se juegan las semifinales masculinas del Abierto de Tenis de Estados Unidos. A las 2:00 p.m., el italiano Jannik Sinner enfrenta al británico Jack Draper y luego los locales Taylor Fritz y Frances Tiafoe definirán quién llegará a la final en Flushing Meadows.

#### Mundial Femenino

A las 5:00 p.m. la selección femenina de Colombia, clasificada a octavos de final, enfrenta a la de México en el cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-20, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. A esa misma hora juegan Australia y Camerún.



#### Oro para los Chica

Con triunfo 6-1 sobre Hong Kong, en la final mixta BC4 de boccia, Leidy Johana Chica y Edilson Chica lograron la quinta medalla de oro de Colombia en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Karen Palomeque y Buinder Bermúdez ganaron preseas de bronce.

#### Colombia vs. Brasil

La selección femenina de baloncesto de Colombia juega hoy ante la de Brasil, desde las 4:30 p.m., la semifinal del Suramericano de Mayores que se disputa en Chile. En la fase de grupos la tricolor venció al combinado local y a los de Venezuela v Ecuador.

## Deportes





La selección de Colombia es tercera en la eliminatoria, con 12 puntos, mientras que la peruana última, con dos unidades./ Getty Images

A las 8:30 p.m., por el Gol Caracol

## Colombia vuelve a Lima y no quiere ningún pacto

Perú será el primer rival de la tricolor tras el reinicio de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026. El historial es favorable para la tricolor, pero Néstor Lorenzo no se confía.



DANIEL BELLO

Dbello@elespectador.com 

Tras 10 meses de otros desafíos, llegó el momento de que la selección de Colombia se ponga de nuevo en modo eliminatoria. Luego de lograr el subcampeonato en la Copa América 2024, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo y capitaneado por James Rodríguez, el mejor jugador del ya mencionado certamen con- más reciente tuvo lugar en junio con una nómina menos cotizada, triunfos para la tricolor.

tinental, está listo para pasar la página y encarar el otro gran reto de este año. Ese camino arranca esta noche en el Estadio Nacional de Lima, ante más de 40 mil espectadores.

Hay que remontarse a 1981, rumbo a España 1982, para dar con la última vez que Perú le ganó a la tricolor en condición de local durante un proceso mundialista. Desde entonces, ellos y los nuestros han jugado nueve partidos por los puntos en la capital peruana. Cuatro terminaron en empate y cinco fueron victoria colombiana. El duelo de 2021 y fue un 3-0 a favor de Colombia.

"A veces uno tiene canchas donde le va bien y a Colombia le pasa allá. Yo cuando iba a jugar a Lima me sentía tranquilo, seguro. Todos nos sentíamos así", le contó a El Espectador Gerardo Bedoya, quien jugó 48 partidos con la selección nacional y fue parte del plantel que se consagró campeón de la Copa América 2001. Resaltó que, entre estos dos equipos, las localías pesan poco.

Pese al buen historial de la tricolor en Lima y al presente complicado que atraviesa el combinado inca, el técnico Néstor Lorenzo mostró cautela en la rueda de prensa que dio antes de viajar a la capital peruana: "tienen un orden táctico muy importante, que es difícil de doblegar, lo demostraron en Copa América, así que lo vamos a tomar como una final, es un partido de mucho cuidado".

Los incas, últimos en las eliminatorias sudamericanas, no pasan por su mejor momento. Vienen de una Copa América decepcionante y, con su actual entrenador, el uruguayo Jorge Fossati, solo han podido ganar partidos amistosos, ninguno oficial. Pese a que es evidente cuál es el favorito este viernes, no sobra recordar que, rumbo a Catar 2022, Perú,

supo arruinarle la clasificación a la tricolor.

#### Saber sufrir

"A Colombia le suele ir bien en Lima. Nos sentimos bien allá. Me tocó enfrentar equipos dificilísimos. Hubo uno que ganamos 1-0 con gol de Juan Pablo Angel. Jugaban 'Chorrillano' Palacios, 'Chemo' del Solar y 'Ñol' Solano, y te digo que nunca había tenido un partido tan bravo", destacó Bedoya sobre la primera vez que jugó en territorio limeño. "Allá no es fácil jugar".

En concreto, el ahora comentarista deportivo se refiere al choque entre Perú y Colombia de las eliminatorias rumbo al Mundial de Corea-Japón 2002. Hasta ese momento la única victoria tricolor en Lima la había conseguido en 1993 el profe Francisco Maturana, quien casualmente era el timonel de los incas ese 19 de julio de 2000.

Perú no le gana a Colombia en Lima desde 1981. Han jugado nueve veces, con cuatro empates y cinco

"Necesitábamos sumar, veníamos de perder contra Argentina en Bogotá y lo que nos encontramos fue un primer tiempo en el que Perú nos pasó por encima en posesión de la pelota. Nos defendimos muy bien. Tuvimos una noche brillante de Óscar Córdoba, Mario Yepes e Iván Ramiro Córdoba", recuerda Luis Alberto García, volante bogotano que ese día hizo su debut en unas eliminatorias.

García, hoy vinculado a Acolfutpro, el sindicato de futbolistas profesionales en Colombia, es hijo del "Chiqui" García, entonces entrenador de la tricolor. Recuerda que su padre les dijo a sus compañeros: "tenemos que tener paciencia que el gol va a llegar, porque ellos están desesperados, la misma hinchada los empuja mucho". Supieron aguantar y el gol de Ángel, tras quitarse de encima a un defensor rival, llegó.

#### La necesidad de Perú

Ahí puede estar la clave para enfrentar a la blanquirroja este viernes, usar la desesperación de ellos en su contra. El contexto no es el mismo que hace 24 años, pues hoy la presión que sienten los del vecino país es retomar el rumbo y salir del fondo de la tabla. Su público, inconforme con el rendimiento de los últimos meses, no tendrá paciencia si las cosas no se dan. Si la tricolor explota esa necesidad peruana, puede haber una buena renta.

Allá no hay optimismo. El periodista Pedro Ortiz Bisso aseguró que si su país gana sería un "accidente feliz", argumentando que "la selección de Lorenzo es una de las mejores del mundo y ganarle por un penal, un autogol o las manos cómplices de un golero solo merecería un calificativo de esa altura".

Pese a los buenos resultados conseguidos en Perú, lo normal para nosotros es sufrir contra ellos. Por ejemplo, la primera victoria de José Pékerman con la tricolor fue en suelo peruano con un solitario gol de James Rodríguez (1-0), pero minutos antes, David Ospina tuvo que soportar los embates de Paolo Guerrero. Rumbo a Rusia 2018, en la última fecha, ambos equipos fueron un mar de nervios hasta que en simultánea se dieron otros resultados que a ambos les convenían y ocurrió el famoso Pacto de Lima.

#### Sudoku

| 7 |   | 2 |   |   |   |   | 8 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 9 | 3 |   |   |   | 1 | 2 |   |
|   | 8 |   |   |   |   | 6 | 5 |   |
| 6 |   |   |   |   |   | 7 |   |   |
| 9 |   | 4 |   | 8 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   | 1 | 9 | 7 |   |
|   |   |   | 5 |   | 2 |   |   |   |
| 5 |   |   | 9 |   |   |   |   | 1 |

| 7 | 3 |   | 2 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Щ |   | 3 |   |   |   |   | 5 |
|   | 6 |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 5 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 8 |
|   |   |   |   |   | 4 |   | 2 |   |
|   |   |   | 6 |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 |   |   | 6 |   | 1 |   |   |
|   |   |   |   |   | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### Espectagrama

Espectagrama, Mario Méndez - mariom20co@yahoo.com

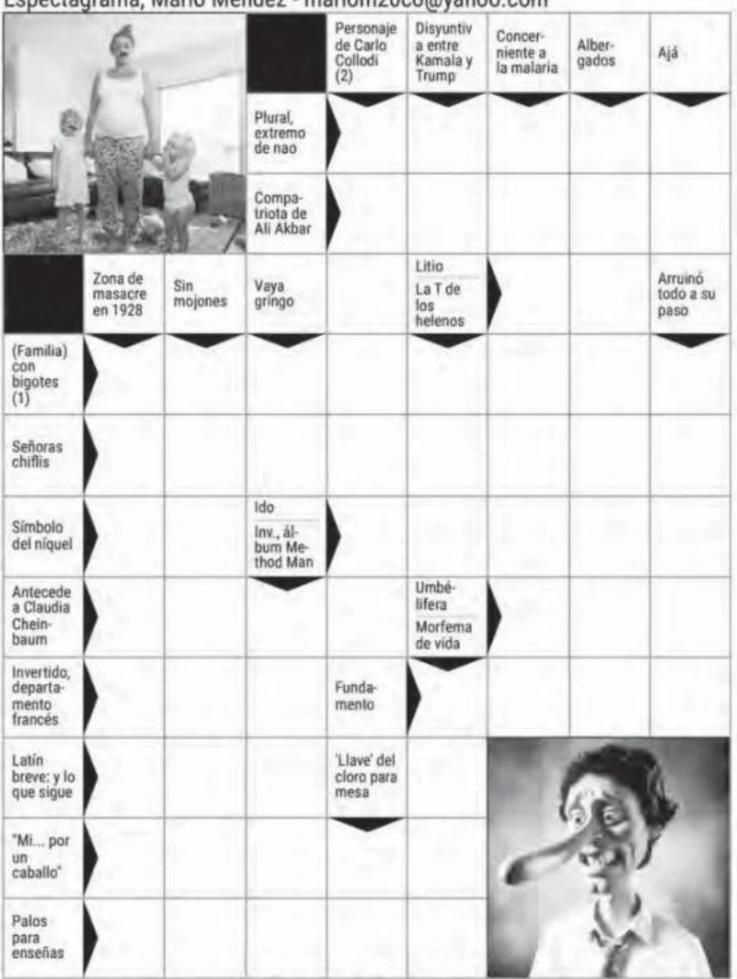

SOLUCIÓN DEL ANTERIOR. Horizontales: Panas, Icele, Ter, Sapos, Ira, État, Ebanista, Metricas, Emo, Tono, Sires, Asile, Filas. Verticales: Siamesas, Artemisa, Pastorii, Piso, Ir, Elli, a.C., Festines, Net, Taco, Alegaban, Ser, Teso.

## **EL HORÓSCOPO DE ARTEMISA**

Virgo (24 ago. - 23 sep.) Tantos retos este año han dejado en evidencia que eres fuerte y que tus decisiones son la ruta de la felicidad. Arcano del día: La Torre.

Libra (24 sep. - 23 oct.) No te sientas mal si te alejas de quienes quieren hacerte sentir culpable de los límites que pones, es por tu propio bien. Arcano del día: La Estrella.

Escorpión (24 oct. - 22 nov.) Tu energía está permitiéndote conectar con aquellos que sí aportan, gente que quiere verte bien. Arcano del día: La Ruleta Rusa.

Sagitario (23 nov. - 21 dic.) No te dejes contaminar de habladurías de quienes no conocen tus procesos. Siéntete feliz porque eres grande. Arcano del día: El Sol.

Capricornio (22 dic. - 20 ene.) Bueno, ya viste que de tu vida se fue guien creías importante sin tener en cuenta lo que sientes. Arcano del día: La Templanza.

Acuario (20 feb. - 20 mar.) Asume con la frente en alto y muestra que la independencia es la que te está trayendo frutos importantes. Arcano del día: La Muerte.

Piscis (20 feb. - 20 mar.) Que la gente que pensaste que te quiere no te apoye no significa que no seas capaz con las situaciones que te pone la vida. Arcano del día: La Luna.

Aries (21 mar. - 20 abr.) Las noticias en el terreno laboral despertarán de nuevo tu espíritu creativo y harás lo que siempre quisiste. Arcano del día: La Muerte.

Tauro (21 abr. - 21 may.) Al final del día lo importante es tu felicidad, no complacer a los demás para sentirte pleno. Haz las cosas por ti. Arcano del día: El Colgado

Géminis (22 may. - 21 jun.) Apóyate en tus creencias y no te quedes únicamente con lo que sientes. Escucha a los demás y sé empático con las personas. Arcano del día: El Sol.

Cáncer (22 jun. - 23 jul.) Deja de anticiparte a todo y ser tan negativo, estás llevando a los que te aman al límite. Busca vías de escape. Arcano del día: La Luna.

Leo (24 jul. - 23 ago.) No es que el tiempo vaya más rápido de lo normal, lo que pasa es que tus decisiones son lentas y sin fundamento. Arcano del día: El Diablo.

Ordene su aviso también a los correos: sarias@elespectador.com y iduran@elespectador.com - Línea de servicio al cliente (601) 4232300 Opc. 2

### Clasificados

EL ESPECTADOR

Ordene su aviso

313 889 4044 2627700 321 492 2547

**Empleos** 

7 > Tecnología

**Bienes Raíces** 

Negocios

Maguinaria

Vehículos

Otros

Servicios

11 » Judiciales

10 » Módulos

Turismo

12 > Exeguiales

Tarifas:

- » Palabra \$ 1.681
- Centimetro x col. \$ 66.555
- Edictos \$ 81.345
- A estas tarifas se les debe incluir el IVA

#### Formas de Pago:

- » PSE
- » Tarjeta de Crédito
- Transferencias Bancarias

#### **Avisos**

#### **ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO**

Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas mi camino para que yo alcance mi ideal. Tü que das el Don Divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo, quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea mi ilusión material, deseo estar contigo y todos mis seres gueridos en la Gloria Perpetua, Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. (La persona deberá rezar esta Oración durante 3 días y será alcanzada la Gracia por más dificil que sea). Publicar en cuanto se reciba la Gracia. M.C.V.

#### **Edictos**

#### **Avisos**

#### AVISO DE CIERRE CONSULTORIO.

Se informa a los pacientes e interesados que el prestador de servicios de salud DRA. BIBIANA ALEXANDRA GONZÁLEZ HERNANDEZ, con identificación cédula de ciudadanía No. 52260234, ha procedido a realizar el cierre definitivo de su consultorio ubicado en la AV 19 # 118 95 OF 403 En estas instalaciones se encuentran bajo custodia las historias clínicas de los pacientes atendidos, las cuales estarán disponibles durante un periodo no mayor de un mes a partir de la fecha de este aviso. En caso de no retirar las historias clínicas en el plazo mencionado, se procederá a entregarlas a la EPS correspondiente según la afiliación del paciente. Para coordinar el proceso de entrega, se solicita a los interesados agendar una cita a través del teléfono 3042504922 o enviando un correo electrónico a dra.bibianagonzalez@ gmail.com. SEGUNDO AVISO. H13

AVISO DE CIERRE CONSULTORIO. Se informa a los pacientes e interesados que el prestador de servicios de salud DRA. LISSETTE MENESTREY HOYOS, con identificación cédula de ciudadanía No. 52645061, ha procedido a realizar el cierre definitivo de su consultorio ubicado en la CL 116 # 972 CS 309. En estas instalaciones se encuentran bajo custodia las historias clínicas de los pacientes atendidos, las cuales estarán disponibles durante un periodo no mayor un mes a partir de la fecha de este aviso. En caso de no retirar las historias clínicas en el plazo mencionado, se procederá a entregarlas a la EPS correspondiente según la afiliación del paciente. Para coordinar el proceso de entrega, se solicita a los interesados agendar una cita a través del teléfono 3125929804 o enviando un correo electrónico a LISMENESTREY@ YAHOO.COM. SEGUNDO AVISO. H12

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY 44 DE 1980., Se hace saber que el día quince (15) de octubre de 2023, falleció el señor MARIO RODRIGUEZ (Q.E.P.D.), quien se identificaba con la cédula de ciudadanía No. 17.041.949 de Bogotá y a reclamar la sustitución pensional se ha presen-tado la señora GLORIA MAGDALENA M/CTE, 5. Plazo: 84 MESES. 6. Fecha Defensoría de familia ubicada en la ca-de suscripción: 04 DE OCTUBRE DE IIe 65 sur #80 C 56 Centro Zonal Bosa

ENCISO ACERO, identificada con la C.C. No. 21.199.311 de San Martin, en calidad de cónyuge del extinto. Las personas que se crean con igual o mayor derecho, deberán presentarse en la Secretaria Administrativa del Departamento del Meta, ubicada en el piso 5 de la Carrera 33 N. 38-45 Centro de la Ciudad de Villavicencio - Meta, exhibiendo documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo con el fallecido (registro civil de nacimiento, registro civil de matrimonio, declaración extrajuicio), dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación. Se expide en Villavicencio, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2024 a solicitud de la interesada. H1

EDICTO. DE TRABAJADOR FALLECIDO PARA EL PAGO DE SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES ADEUDADAS SEGUNDO AVISO. NC INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S. se permite informar a los herederos de MONICA MELO OTAVO, identificada con Cedula de Ciudadanía número 28.557.902, empleada vinculada, quien laboró en esta empresa hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el pasado 7 de julio de 2024. Las personas que se consideren con derecho a reclamar deben escribir al correo gestionadministrativacol@ ncbusiness. com.co, siendo necesario presentar documento de identidad y prueba idónea que acredite el vínculo con El empleado fallecido, dentro de los 15 días siguientes a esta publicación como segundo aviso. H14

EXTRACTO DE LA DEMANDA. El

JUZGADO 002 CIVIL MUNICIPAL DE YOPAL, admitió la presente demanda de CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR, que cursa bajo el radicado número 85001400 30022024 0026600 instaurada por BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8, en contra del titular CAMILO ANDRES VARGAS MESA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía número 1.118.556.026, a razón del extravio del título valor - pagaré, que se describe a continuación, y se dispuso la publicación del presente extracto de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 398 del C. G. del P. Identificación de título valor: 1. Acreedor: BANCOLOMBIA S.A. 890.903.938-8 a quien se le debe pagar la obligación contenida en el título valor a reponer, quien se ubica en la Avda. Industriales (Carrera 48) #26 - 85, en Medellin – Antioquia. 2. Deudor: CAMILO ANDRES VARGAS MESA 1.118.556.026 quien se comprometió al pago de la obligación contenida en el título valor a reponer, quien reside en la Calle 35 A # 14 A - 27 de YOPAL - CASANARE 3. Pagaré número: 3630104691 4. Capital suscrito: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (\$40,387,191,97) 2023. 7. Fecha primera cuota: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023. 8. Fecha de vencimiento: 04 DE OCTUBRE DE 2030. 9. Tasa de interés: 25.09 % E.A. Se expide el presente extracto de demanda para su publicación, por una sola vez en un diario de circulación nacional (El Espectador). H1

FREDY DARLEY GÓMEZ VALENCIA.,

obrando en mi condición de liquidador de los bienes de la señora SINDY VIVIANA GIRALDO ARCILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.088.001.358, me permito informar a los posibles acreedores que la misma se encuentra en ESTADO DE LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL como consecuencia de la decisión del JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA RISARALDA con radicado 66001-4003-001-2024-00500-00, cualquier interesado puede comunicarse al celular 3117649879 o al correo electrónico fredygomez 1971@ hotmail.com, FREDY DARLEY GÓMEZ VALENCIA, LIQUIDADOR, H8

ICBF - BOGOTÁ. EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL BOSA en cumplimiento a lo ordenado en auto de apertura CITA al (la) progenitor (a), señor (a) JOSE GRACIALIANO DAZA SUAREZ y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente PAOLA ANDREA DAZA GUERRERO, identificado(a) con tarjeta de identidad No. 1012346981, nacido (a) el 01 de noviembre de 2006, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la calle 65 sur #80 C 56 Centro Zonal Bosa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el numero SIM 140146477. De no asistir se entenderá surtida la notificación. JUAN SEBASTIAN VANEGAS LONDONO. DEFENSOR DE FAMILIA. ICBF – Centro Zonal Bosa. JA3.

ICBF - BOGOTÁ. EL SUSCRITO DEFENSOR DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL BOSA en cumplimiento a lo ordenado en auto de apertura CITA al (la) progenitor (a), señor (a) LUIS DARIO MAYO CORDOBA y a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente SARA SOFIA MAYO RUGELES, identificado(a) con tarjeta de identidad No. 1141322250, nacido (a) el 24 de septiembre de 2008, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la

#### **Avisos Judiciales**

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el numero SIM1764240043. De no asistir se entenderá surtida la notificación. JUAN SEBASTIAN VANEGAS LONDOÑO. DEFENSOR DE FAMILIA. ICBF - Centro Zonal Bosa. JA4

ICBF - BOGOTÁ. LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL ESPECIALIZADO REVIVIR EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA. CITA a la progenitora señora CLAUDIA MILENA GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía No. 53.002.934 progenitora de la menor de edad, a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente. JEFFERSON STIVEN GUZMAN, nació el día 07 de julio de 2011, identificado con TI 1.014.484.215, historia de atención 1014484215, hijo de CLAUDIA MILENA GUZMAN identificada con cédula de ciudadanía 53.002.934, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la Calle 53 N° 66 C - 45 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN. dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el numero SIM 14232596 De no asistir se entenderá surtida la notificación. Paola Andrea Gutierrez Marin. Defensor de Familia. ICBF – Centro Zonal Especializado Revivir. JA2.

ICBF - BOGOTÁ. LA SUSCRITA DEFENSORA DE FAMILIA DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR ICBF CENTRO ZONAL ESPECIALIZADO REVIVIR EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE APERTURA. CITA al progenitor señor FRANCISCO JOSE BECKER LOPEZ identificado con cédula de identidad venezolana 15.787.949, progenitor de la menor de edad y a la señora YINIS KATERINE SOLANO RUIZ identificada con cédula de identidad venezolana 15.782.668 progenitora de la menor de edad, a la familia extensa, red vincular y demás familiares por línea materna y paterna, o a quien se considere con derechos a intervenir, dentro del proceso de restablecimiento de derechos a favor del niño, niña, adolescente. FRANYERLIN ESTER BECKER SOLANO, nació el día 14 de diciembre de 2011, identificado con CV-34.523.450, historia de atención 34.523.450, hijo de FRANCISCO JOSE BECKER LOPEZ identificado con cédula de identidad venezolana 15.787.949 y YINIS KATERINE SOLANO RUIZ identificada con cédula de identidad venezolana 15.782.668, para que en el término de cinco (5) días hábiles se presenten en la Defensoría de familia ubicada en la Calle 53 N° 66 C - 45 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de notificarle el AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION, dentro del proceso administrativo de restablecimiento de derechos radicado bajo el numero SIM 1764262134. De no asistir se entenderá surtida la notificación. Paola Andrea Gutiérrez Marín. Defensor de Familia. ICBF - Centro Zonal Especializado Revivir. JA1.

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO COMUNICA. A las personas que se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales (Cesantías Definitivas a Beneficiario, Seguro por Muerte, Auxilio Funerario, Sustitución de Pensión de Jubilación), del docente AMPARO SANCHEZ PERDOMO (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con C.C. No. 39.559.281 de Girardot, quien falleció el día 02 de Agosto del 2024, según se observa en el con Registro Civil de Defunción con indicativo serial No. 10410666; para que se comuniquen dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este edicto vía correo electrónico educacion@ibague.gov.coy/ofondoprestaciones@ ibague.gov.o, Secretaría de Educación Municipal. Respuesta al radicado IBA2024ER017446 del 30 de Agosto de 2024. Atentamente, MARIA ISABEL PEÑA GARZON. SECRETARIA DE EDUCACIÓN DESPACHO. Proyectó: LORENA CONSTANZA TOVAR GRISALES, H11

#### UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEPENSIONES DE CUNDINAMARCA.

EL SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES ECONOMICAS. HACE SABER: Que el día 26 de agosto de 2023, falleció la señora MARIA DEL CARMEN PORTE DE PORTE, quién en vida se identificaba con cédula de ciudadanía No. 20.992.199, pensionada del Departamento de Cundinamarca. Que la señora MARIA ELVIRA PORTE PORTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.698.558, en calidad de Hija Invalida del causante, se presentó a solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente de Hijo Invalido. Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor derecho, a fin de que dentro de los treinta (30) días siguientes a esta publicación, se presenten a reclamarla aportando las pruebas en que se funden, así como las conducentes a desconocer los derechos de los solicitantes; lo anterior deben manifestarlo mediante comunicación dirigida a esta dependencia, ubicada en la sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26 No. 51 – 53, de la ciudad de Bogotá, D.C. o a través de nuestros canales virtuales o de la página www. pensionescundinamarca. gov.co, o del correo contac tenos@ pensionescundinamarca.gov. co WILLIAM MONCADA. Subdirector de Prestaciones Económicas. (Hay firma). H9

#### Notarias

**NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL** EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL (CAS) EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral de la causante ANA GEORGINA LARA DE LOPEZ quien se identificaba con la cedula No. 24.116.475 DE SOGAMOSO fallecida en AGUAZUL CASANARE, el día 30 DE ENERO DE 2017 quien tenía el asiento principal de sus negocios y ultimo domicilio la ciudad de AGUAZUL CASANARE, donde tenía el asiento principal de sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 081/de fecha 03 SEP 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO Notario Único de Aguazul. (Hay firma

NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL (CAS). EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir,

y sello). H3

dentro de los diez (10) dias siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante CARLOS ALBERTO ROA quien se identificaba con la cedula No. 9.514.761 de Sogamoso, fallecido en SAN LUIS DE PALENQUE CASANARE, el día 15 DE DICIEMBRE DE 2000 quien tenía el asiento principal de sus negocios y ultimo domicilio la ciudad de AGUAZUL CASANARE, donde tenía el asiento principal de sus negocios.- Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 084 / de fecha 03 SEP 2024, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notario Único de Aguazul. (Hay firma

y sello). H5 NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL. EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL (CAS). EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral del causante JESUS CAMERO CHAPARRO quien se identificaba con la cedula No. 1.118.124 de AGUAZUL, fallecido en AGUAZUL CASANARE, el día 14 DE ENERO DE 1.978, cuyo último domicilio fue la ciudad de AGUAZUL - CASANARE, donde tenía el asiento principal de sus negocios. - Aceptado el trámite respectivo en esta Notaría, mediante Acta No. 083 / de fecha 03 SEP 2024 se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3º del Decreto 902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO. Notario Único de Aguazul. (Hay firma y sello).

#### NOTARÍA PRIMERA EL ESPINAL.

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente edicto, en trámite Notarial de Liquidación de Herencia de la causante RESURRECION REYES GUZMAN, quien en vida se identificó con la C.C. 20.276.543, fallecida el Quince (15) de Marzo del año dos mil diecisiete (2017) en el municipio de Espinal; siendo el municipio de Espinal Tolima, el lugar de su último domicilio y asiento principal de sus negocios. Se ordena publicar este EDICTO por una sola vez, en un periódico de amplia circulación y difundirlo a través de la emisora local y fijarlo en un lugar visible de esta notaria por el término de diez (10) días, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 del decreto 902 de 1988. El presente EDICTO, se fija el cuatro (04) de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024), siendo las ocho (8:00) de la mañana. JUAN ENRIQUE SANABRIA CLAVIJO, NOTARIO, (Hay firma y sello). H6

#### NOTARÍA ÚNICA DEL CÍRCULO DE CAMPOHERMOSO (BOYACÁ). CALLE 3 No. 4-46 Campohermoso

(Boy.) Tel. Cel. 3102248530. FRANKY JAVIER HERNÁNDEZ LADINO, Notario. EDICTO 006 - 2024. EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL CÍRCULO DE CAMPOHERMOSO (Boy.). EMPLAZA. A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir, para que comparezcan ante esta Notaría a de ciudadanía Número 78.875, falleci-

hacer valer sus derechos e intervengan dentro de las diligencias respectivas, dentro de los diez (10) días siguientes a la Publicación del presente EDICTO. en el trámite Notarial de Herencia de la causante: MARIA INES ARAGON DE MELO (q.e.p.d.), quien en vida se identificó con la C.C. Nº 23.410.627 de Campohermoso y falleció en Campohermoso el día quince (15) de enero de 2023, habiendo sido su último domicilio y asiento principal de sus negocios el municipio de Campohermoso Boyacá; trámite interpuesto por la Doctora YORLADY CAROLINA LESMES PARRA, persona mayor de edad, identificada con la C.C. No. 1.121.907.959 expedida en Villavicencio, portadora de la Tarieta Profesional número 330,397 del C.S.J., en calidad de apoderada de DEMETRIO MELO VELA, en calidad de cónyuge sobreviviente, CHIQUINQUIRÁ MELO ARAGON y DIANA EMILCE MELO ARAGON, en calidad de herederas de la sucesión intestada. El trámite fue admitido por este Despacho mediante Acta No. 006 de fecha dos (02) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) y, en consecuencia, se ordena la publicación del presente EDICTO en un Diario de amplia Circulación Nacional (EL TIEMPO ó EL ESPECTADOR) y se difunda en la Radiodifusora más escuchada en esta Provincia, en cumplimiento del Artículo 3º del D. 902 de 1988, modificado por los Artículos 3º y 4º del Decreto 1729 de 1989. Ordenándose además su fijación en lugar visible de esta Notaría por el término de Diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se fija hoy tres (03) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024) siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.) en la cartelera de la secretaría de la Notaría. FRANKY JAVIER HERNÁNDEZ LADINO. Notario Único del Círculo de Campohermoso (Boyacá). (Hay firma y sello). H10 NOTARIA ÚNICA DE AGUAZUL

EDICTO. EL NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE AGUAZUL (CAS) EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del presente EDICTO en el periódico, en el trámite notarial de liquidación sucesoral NOHORA CECILIA FIGUEREDO ARIAS, quien se identificaba con la cedula No. 24.227.493 DE MANI CASANARE, fallecido en AGUAZUL CASANARE, el día 16 DE ENERO DE 2022 quien tenía el asiento principal de sus negocios y ultimo domicilio la ciudad de AGUAZUL CASANARE. - Aceptado el trámite respectivo en esta Notaria, mediante Acta No. 082 / de fecha 03 SEP 2024, se ordena la publicación de este EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y en una radio difusora, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 902 de 1.988, ordenase además su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días hábiles. El presente EDICTO se publica hoy: ORFILO GONZALEZ CRISTANCHO

Notario Unico de Aguazul. (Hay firma y sello). H2

REPÚBLICA DE COLOMBIA. NOTARIA 5º DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ, D.C. ANDRES HIBER AREVALO PACHECO. EDICTO. EL NOTARIO QUINTO (5°) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C. EMPLAZA A todas las personas que se consideren con derecho a intervenir en el trámite notarial de LIQUIDACION CONJUNTA DE HERENCIA POR TRÁMITE NOTARIAL de los causantes CECILIA MONTOYA DE ARCINIEGAS quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía Número 20.212.854, fallecida en la ciudad de Bogotá D.C., donde fue su último domicilio, el quince (15) de diciembre del dos mil diecinueve (2019) y CARLOS AUGUSTO ARCINIEGAS ESPINOSA quien en vida se identificó con la cédula

do en la ciudad de Bogotá D.C., donde fue su último domicilio, el cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), e igualmente informa que fue aceptado el trámite respectivo en esta notaría, mediante acta número 75 de fecha veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), en Bogotá D.C. Se ordena la publicación en un periódico y en una radiodifusora de amplia circulación y audiencia local EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO TERCERO (3°) DEL

DECRETO NOVECIENTOS DOS (902) DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO (1.988), ORDENASE ADEMÁS SU FIJACIÓN EN UN LUGAR VISIBLE DE LA NOTARÍA POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) DÍAS. EL PRESENTE EDICTO SE FIJA HOY VEINTIDOS (22) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA (8:30 A.M.). NELSON FLOREZ GONZALEZ. NOTARIO CINCO (5) ENCARGADO DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C. (Hay firma y sello). H7

EL ESPECTADOR

#### Avisos de Ley

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Clase de título. CDT No. 0012472338, Valor: \$ 10.000.000. Causa: Extravio. Beneficiario: NAZARENO MORALES MURILLO. Emisor: BANCO DE BOGOTA S.A. Oficina: 0378 Istmina Ciudad Istmina. Dirección de la Oficina del Banco de Bogotá: Calle 19 # 7-26. En esta dirección se reciben notificaciones.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Se está solicitando ante Banco Davivienda S.A., la cancelación y reposición del CDT No 4661CF0308553732, fecha expedición: 03-09-2022, Fecha vencimiento: 09-03-2023, Tasa 12.0%, Plazo: 186 días. Tipo Manejo: Individual, Valor \$ 400.000.000. Otorgante: Banco Davivienda S.A. Titular: MARINA RAMIREZ DE COLLAO C.C. 41.471.733. Motivo: Extravío. Se reciben notificaciones en Davivienda S.A., Oficina Titan Plaza, Dirección: C.C. Titan Plaza, Local 1-13 2-12, en Bogotá D.C. Cualquier transacción comercial carece de validez.

#### AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE TÍTULO VALOR

Yo, BERNARD BLOT, con C.E., 341.362, notifico al público en general y/o interesados que, en Bogota D.C., y mediante los trámites previstos en el Art. 398 del C.G.P., solicito la cancelación y reposición del título valor expedido por BANCOLOMBIA S.A., el cual se encuentra Extraviado. Titular: MAURICIO GÓMEZ ESCOBAR C.C. 17.122.940. Dirección oficina: Cra. 11 No. 91-46 Local 3, Edificio 9211, Bogotá D.C Número del título: CDT No. 5396447. Valor de apertura: \$124.849.226.44. Por lo anterior, se solicita al público abstenerse de efectuar cualquier operación con el titulo valor objeto del presente aviso.

#### CONSORCIO PTAP TIBITOC 20

De acuerdo con el ART 212 del C.S.T. informa el fallecimiento de DANIEL ALEJANDRO BENITEZ QUINTERO con CC 1.003.844.189 quien falleció en Zipaquirá Cundinamarca, el pasado 25/08/2024. Quien considere tener derecho a reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales. Comunicarse al 322 5155437 o email yazmin.velandia@cpt20.co PRIMER AVISO.

#### Empresa SOLLA S.A. - Nit 890900291-8

De acuerdo con el Art. 212 del C.S.T. Informa que nuestro empleado el señor: JHON JAIRO MADERA ARENILLA con C.C No. 1.104.411.910, Falleció en Bojaca Cundinamarca el sábado / de julio de 2024. A reclamar sobre su liquidación y prestaciones sociales se presentaro SANDRA MILENA BARBOSA MIRANDA CC No. 1.073.427.257 en calidad de compañera y DANNA VALENTINA MADERA BARBOSA Tarjeta Identidad No. 1.073.428.315 en calidad de Hija. Quienes se consideren con igual o mejor derecho deben comunicarse en Mosquera Cundinamarca al celular # 310-4420830 o al Email: mvanegas@solla.com SEGUNDO AVISO

#### ANDRITZ HYDRO LTDA.

Con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad por lo establecido en el artículo 212 del CST, hace saber que la señora ADRIANA MARIA CAMARGO FRESNEDA, identificada con la C.C. No. 52.928.459, falleció el día 12 de agosto de 2024. A la fecha se han presentado como beneficiarios las siguientes personas: Luz Isabel Fresneda de Camargo y Alfonso Camargo Torres. Quienes consideren tener derecho para reclamar sus acreencias laborales, por favor presentarse en las oficinas administrativas de ANDRITZ HYDRO LTDA., ubicadas en la Carrera 67 No. 100-20, Oficina 801 en la ciudad de Bogotá D.C., septiembre 04, 2024. SEGUNDO AVISO

#### COLOMBIANA DE SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S.

Informa, que estando al servicio de la Empresa el señor PULIDO GUERRERO EDILBERTO (Q.E.P.D.), quien en vida portaba la C.C. No. 79704875 falleció el día 20 de agosto de 2024. Quien considere que ostenta el derecho a reclamar sus prestaciones sociales, favor presentarse a las instalaciones de la Empresa ubicada en la Av. Calle 17 No 82 - 67- barrio Anda lucia -Bogotá. Gestión Humana y/o llamar al siguiente número 601-9156194 Bogotá D.C., correo electrónico contacto@colserlog.com

La Empresa expresa su sentida condolencia a los familiares y amigos.

PRIMER AVISO.

#### COURIER & MARKETING CIA LTDA NIT 830,054,516-1 RESOL MINICOMUNICACIONES 0006577 TARIFAS 2024 ENVIOS CERTIFICADOS

| 1                  | DESDE           | HASTA                                                                       | VALOR |
|--------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| URBANO             | 25 grs          | 250 grs                                                                     | 4.300 |
|                    | 251 grs         | 250 grs<br>500 grs<br>HASTA<br>250 grs<br>500 grs<br>HASTA<br>100.000 ó mas | 6.000 |
| 1                  | DESDE           | HASTA                                                                       | VALOR |
| NACIONAL           | 25 grs          | 250 grs                                                                     | 7.200 |
|                    | 251 grs 500 grs | 500 grs                                                                     | 8.300 |
| MASIVO             | DESDE           | HASTA                                                                       | VALOR |
| LOCAL              | 10.000          | 100.000 ó mas                                                               | 745   |
| MASIVO<br>NACIONAL | 10.000          | 100.000 ó mas                                                               | 1.172 |



## Unchatcon...

#### Santiago Silva, Secretario de Cultura Ciudadana de Medellín



SAMUEL SOSA VELANDIA

sosa@elespectador.com @sasasosav

#### ¿Cuáles son las novedades para esta edición de la Fiesta del Libro?

Hay dos elementos que yo resaltaría: el primero es una apuesta por visibilizar y conectar con las editoriales independientes. Algunas van a estar por primera vez en la fiesta, como la editorial Sexto Piso, que ha sido paradigmática en este proceso de independencia. Esto, obviamente, lo que permitirá es que haya una diversificación sustancial en los libros que se van a presentar. Muchas son producciones literarias que no se ven normalmente en librerías tradicionales. La segunda apuesta será el trabajo en torno al Bibliocirco y el Jardín de Lectura Viva, los cuales son espacios relevantes en términos de promoción de la lectura, sobre todo, la infantil.

#### En esta versión el eslogan seleccionado es "Un latido común", ¿cuál la historia que quieren contar con esta frase?

Con "Un latido común" lo que queremos resaltar es que la fiesta termina siendo el resultado del trabajo de una gran cantidad de entidades, organizaciones y personas. Esta frase plantea esa especie de sincronía en la que entra la ciudad cuando ocurre este evento. Pero, también, representa una conversación sobre la confianza y el trabajo que se realiza para recuperar los espacios de la ciudad en los que la gente puede vivir, disfrutary encontrarse para interactuary hacer parte de los diálogos que abordan muchas preocupaciones que son importantes para Medellín y que, desde hace años, tienen lugar en el marco de este evento.

#### Este es su primer periodo como secretario, por ende, es también su primera vez a la cabeza de la fiesta: ¿qué cosas ha descubierto de la ciudad, de la gente, o de los libros durante este proceso?

Quizá lo que más me ha llamado la atención ha sido ver el cariño que la gente le tiene a la fiesta. Este evento es capaz de superar muchísimas barreras que en otros temas o lugares están establecidos. Como lo decía, toda la ciudad se moviliza con la excusa del libro y la lectura, lo cual evidencia una naturaleza democrática en cuanto a la forma en que funciona esto. Confieso que había subestimado, o no era consciente, de ese amor y de esa cercanía de la ciudadanía con la fiesta.

#### Hablemos de su cercanía con los libros: ¿recuerda cómo se gestó esa relación?

Tengo una memoria muy clara y establecida con la lectura infantil, pues tuve la suerte de empezar a leer desde que era



Hoy, que comienza la edición 18 de la Fiesta del Libro de Medellín, el secretario se aventuró a hablar sobre el papel de la literatura y de la lectura en su ciudad, en su vida y en la política.



Santiago Silva es politólogo y ya se había desempeñado como subsecretario de cultura en la primera administración de Federico Gutiérrez. / Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

pequeño.No obstante, creo que el primer libro que lei por decisión, que disfruté y que además me llevó a asumir el hábito de la lectura, fue una novela histórica que se llama *Alexandros*, de Valerio Massimo. Este libro, que trata de la vida de Alejandro Magno, sé que fue el primero que tomé y leí, de principio a fin, y que me regaló esta cotidianidad de la lectura en mi vida.

#### Hablemos del género que más le guste, además del que menos lo atraiga...

Me he movido por muchas cosas. Empecé por la novela histórica, que en general es lo que más leo todavía; aunque también me gustan los ensayos y la ciencia ficción. No hay género que me repela, sin embargo, creo que nunca he sido capaz de cogerle el ritmo a la poesía. Pero quizás es más un asunto de falta de insistencia, que cualquier otra cosa.

#### Los libros nos permiten repasar mundos, pero también descubrir otros. ¿Hay algún título que le haya permitido ese hallazgo o ese encuentro con una realidad desconocida?

Si esto es un hombre, de Levi, fue uno de esos libros que, a pesar de que todos teneel Holocausto, presenta un relato muy personal sobre cómo una persona vivió esa experiencia de extrema inhumanidad. Fue de esas lecturas en las que cada dos páginas había que parar para intentar darle sentido. Otro libro es Dominio, del autor Tom Holland, quien narra la historia de la tradición cristiana en Occidente. Dicho texto me llevó a reconocer que las estructuras culturales lo acompañan a uno, incluso, cuando se reniega de ellas. En ese sentido, hay que estar preparado para identificar a qué estructura uno está respondiendo. De hecho, ahora como secretario lo tengo muy presente, porque son constantes los choques entre entramados y rasgos culturales.

#### Justamente, le quería preguntar por el papel de la lectura y la escritura en su oficio.

Tuve la fortuna de tener en mi familia la disposición frente al hábito de la lectura. Leo de manera recurrente v cotidiana. Respecto a la escritura, he hecho algunas cosas, sobre todo, en términos académicos, pues antes de estar acá, había trabajado como profesor en una universidad y también había estado incursionando en asuntos de opinión. Sin embargo, ahora que estoy en la secretaría, en estos primemos una concepción o conocimiento sobre ros cinco meses que llevo, le he perdido a otros espacios.\*

ritmo y estoy levendo menos de lo que quisiera. Pero espero que cuando se normalice un poco todo, pueda regresar a la lectura y eventualmente a escribir un poco más.

#### Ahora que está inmerso en la política, ¿considera que a los funcionarios les hace falta lectura? ¿Cómo ve esa relación entre los políticos y los libros?

Sí, pero creo que les hace falta, como a todos los colombianos. En el fondo, nuestros líderes terminan siendo, en buena medida, una representación de los hábitos y las preocupaciones que se dan a nivel nacional. Por supuesto que me encantaría que los políticos leyeran más, pero acompañados de ciudadanos que también leen.

#### Con todo lo que me ha dicho, ¿qué es un libro para usted?

Es una pregunta dificil, porque muy fácilmente se puede caer en un cliché, pero me voy a acercar a uno: estoy convencido de que un libro implica la apertura de un mundo, y eso no solo ocurre con una novela de fantasía, pues también pasa cuando lees no ficción. El trabajo de cualquier autores intentar llevar al lector a un lugar diferente, que puede ser de reflexión o hasta muy conceptual. Los libros nos regalan la posibilidad de transportarnos